TAL VEZ LA CONSTITUCIÓN DIGA QUE LA HUELGA ES UN DERECHO PERO YO TENGO LA INTIMA CONVIC-CIÓN DE QUE ES EXTORSIÓN



Isabelita, la infiltrada entre las Madres cuya existencia reveló **Páginal 12**, renunció a su cargo docente en la Policía Federal P/12

#### De baja tras quedar al descubierto

Diez premios Martín Fierro para AM 750, entre ellos el Oro 2020 a Alejandro Dolina





## Página 12

Buenos Aires
Lun | 03 | 10 | 2022
Año 36 - Nº 12.179
Precio de este ejemplar: \$200
Recargo venta interior: \$40
En Uruguay: \$40

AM 750
OBJETIVOS
PERO NO

IMPARCIALES

River goleó a Argentinos Jrs.

#### **MIGRANTES**

A 50 días para el inicio del Mundial de fútbol de Qatar, los trabajadores ultiman contrarreloj los preparativos para la puesta a punto de los hoteles y el resto de alojamientos, ante la previsión de la llegada de más de un millón de visitantes al emirato. Las jornadas laborales para llegar a tiempo duran 24 horas, bajo el duro sol del día y luz artificial de noche. Quienes hacen el trabajo son miles de migrantes sin ningún tipo de derechos laborales, en condidiciones infrahumanas y de semiesclavitud. Amnistía Internacional dijo que se trataba del "Mundial de la vergüenza" y la Fundación de la Democracia calculó la existencia de unos 10.000 muertos por los abusos y la explotación. En Qatar, el 80 por ciento de los habitantes son migrantes.

8

El asunto es la inflación, Eduardo Aliverti

#### 10

Cipayos al timón y la soberanía a la basura, por Mempo Giardinelli

El debate por la posibilidad de trasplantar el cerebro a máquinas P/21

#### Entre la ciencia y la ficción

#### Debate P/14

La apuesta por el litio Opinan Nicolás Gutman, Bruno Fornillo y Ariel Slipak

32 Figuritas, por Diana Litvinoff



Páginal 12 en Brasil

Por Gustavo Veiga Desde San Pablo

Sin festejos ostensibles, pero un optimismo redoblado, Lula le ganó la primera vuelta a Jair Bolsonaro con algo más del cinco por ciento de diferencia pero no le alcanzó para evitar el segundo turno electoral. Ese era su objetivo. No extender la incertidumbre. Aunque llegó hasta el 48,36 por ciento. A las 21.26 del domingo se informó oficialmente que no habría definición. La espera se prolongará hasta el 30 de octubre para saber quién será el futuro presidente de Brasil. Si el ultraderechista y ex militar del Partido Liberal (PL) -un oxímoron de la política de estos tiempos posmodernos- o su adversario del Partido de los Trabajadores (PT). A pesar de la diferencia marcada a favor del candidato opositor -alrededor de 6 millones de votos- no pudo derrotar de manera concluyente el proyecto de continuidad de un político que perdió con claridad, pero mantiene intactas sus chances de dar vuelta una votación que tuvo otros vencidos.

Por empezar, las encuestadoras que fallaron en el pronóstico crucial de los comicios. La consultora Ipec (ex Ibope) que contrató el grupo Globo para sus pesquisas electorales la pifió de manera notoria. Había anticipado una victoria mucho más holgada del expresidente, pero no calculó bien la fuerza del sufragio oficialista, del voto rabioso anti PT. Esto explica cierta desazón de los militantes que acompañaron a Lula en cada movilización por todo el país, en el contacto cara a cara con el dirigente político más importante de las últimas tres décadas.

Lula y los principales referentes de su partido hablaron a las 22 desde el Novotel Jaraguá. Abrió el contacto con los periodistas la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann: "Esta victoria en primera vuelta significa que ganaremos dos veces. Tenemos que reunir a todos los sectores de la sociedad brasileña que acrediten la democracia". La siguió el candidato a vice, Gerardo Alckmin: "Es preciso salvar la democracia", agregó en tono semejante. Y cerró el hombre que buscará por tercera vez la presidencia. Arrancó con un mensaje optimista: "La lucha continúa hasta la victoria final. Siempre acredité que sbamos a ganar esta elección y quiero decir que vamos a ganarla. Para nosotros esto es solo una postergación. Le agradezco al pueblo brasileño por este gesto de generosidad". Sobre el escenario estaba a su izquierda Fernando Haddad, el candidato a gobernador del PT por San Pablo que deberá pasar también por el segundo turno, pe-

La incertidumbre en Brasil se prolongará al 30 de octubre

## Ganó Lula pero resistió Bolsonaro y habrá ballottage

"La lucha continúa hasta la victoria final", dijo Lula, quien se impuso con algo más del cinco por ciento de diferencia. La elección en cada estado fue muy pareja.



Lula evitó mostrarse triunfalista, pero se lo vio seguro en alcanzar la victoria en el ballottage del 30 de octubre.

AFP

rival, el bolsonarista Tarcísio de Freitas, con quien disputará el cargo en el estado más poblado del país y que pasó al balotaje con el 42,32 por ciento.

Lula, mirando a su compañero, le dijo: "Haddad, los dos juntos vamos a ganar en San Pablo y Brasil. Esta será una confrontación nacional-estadual. Estamos apenas en una tregua. Yo nunca gané una elección en primera vuelta. Y la segunda será la chance de madurar nuestras propuestas hacia la sociedad". El expresidente, en efecto, tuvo que pasar por dos instancias definitorias en las elecciones de 2002 y 2006. Hace veinte años exactos superaba a José Serra del PSDB y cuatro después a su actual compañero de fórmula, el propio Alckmin.

Anoche, después del contacto con los periodistas en el Novotel, Lula y sus compañeros se dirigieron hacia la avenida Paulista,

el 35,59 de los votos a su principal Pablo (MASP). Hubo un acto y este país. Derrotaremos a ese bárdiscursos frente a la multitud. Dilma Rousseff, la expresidenta, arengó: "Vamos a ganar la elec-

ro corriendo de atrás. Escoltó con frente al Museo de Artes de San ción y empezaremos a reconstruir desde Brasilia ante un grupo de baro que está en la presidencia de la República".

Bolsonaro hizo declaraciones

periodistas. Estaba acompañado por su hijo Flavio, senador en ejercicio. El presidente se mostró medido aunque filoso y poco di-

#### Voto de brasileños en el exterior

#### Apoyo al PT en Argentina

masivo respaldo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las cinco sedes electorales dispuestas ayer en el territorio nacional. En la ciudad de Buenos Aires el líder del PT cosechó el 64,68 por ciento de los votos frente al 28,04 por ciento alcanzado por el presidente Jair Bolsonaro. La sede de la embajada de Brasil en el país, ubicada en el centro de la Capital Federal, fue el mayor centro de atención para la recepción de votantes, quienes durante gran parte del día debieron hacer filas de más de cien metros para emitir su voto. Ese escenario motivó que se extendiera el cierre de las mesas hasta el anochecer, fuera del horario original de las 17 horas.La sede diplomática estuvo en condiciones de recibir la presencia del 90 por ciento de los brasile-

a comunidad brasileña en Argentina le brindó un ños residentes en el país, ya que en sus registros figuraban quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras 11 provincias: Buenos Aires, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El consulado de la ciudad de Córdoba abrió para que voten los residentes brasileños de esa provincia, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, mientras que al consulado de Mendoza pudieron asistir los residentes de esa provincia, San Juan y San Luis. Corrientes y Misiones, en tanto, convocaron a los brasileños y brasileñas que viven en esas dos provincias limítrofes y de gran vinculación social y cultural con Brasil, en sendas sedes electorales en Paso de los Libres y Puerto Iguazú.

plomático en política exterior. Criticó a los gobiernos de Argentina, Venezuela y Colombia porque los considera antagónicos a su proyecto neofascista, como si fueran iguales o parecidos Alberto Fernández, Nicolás Maduro y Gustavo Petro.

"Nosotros crecimos bastante v ahora vamos a empezar la campaña de nuevo. Entiendo que eso a va a ayudar a conseguir los votos suficientes para ganar...", especuló. Después se embarcó en explicaciones sobre la economía y, casi monotemático, reiteró como argumento electoral su comparación con la economía de Argentina. "Brasil está mejor y está saliendo de sus problemas", insistió y para redondear sus comentarios poco amistosos hacia otros países agregó a su simplificadora visión de la izquierda a Chile y Nicaragua.

La elección en cada Estado fue muy pareja. Lula se impuso para presidente en catorce y Bolsonaro en trece de los veintisiete. El dirigente del PT ganó en el nordeste y norte, Bolsonaro en el centro oeste, el sur y sudeste (con excepción de Minas Gerais).

Los primeros cómputos daban a Bolsonaro al frente de la elección presidencial pero no con números definitorios por el bajo porcentaje de votos escrutados. Esa tendencia se mantuvo durante un par de horas hasta que a las 20,03 Lula pasó adelante con el 73 por ciento de los sufragios procesados. El líder histórico del PT superó por primera vez en la noche a su rival con el 45,99 % contra el 45,29. Unos guarismos que ya ratificaban la inevitable segunda vuelta programada para el domingo 30 de octubre.

La noticia pulverizó a la mayoría de las encuestas que hasta el sábado mismo daban a Lula vencedor sin necesidad de un segundo turno. Las consultoras, y sobre todo Ipec -la ex Ibope- a la que apeló el grupo Globo en las semanas previas, hicieron un papelón. El instituto que había ganado más exposición en los medios había dado la noche del 1° de octubre una ventaja para el expresidente de casi catorce puntos.

Lo que se percibía como el desenlace más difícil de evaluar -la posibilidad de un balotaje- quedó rápidamente esclarecido con los primeros porcentajes escrutados. La desazón se desparramó por los grupos de WhatsApp y de Telegram de petistas que se habían ilusionado con un triunfo en primera vuelta. Esa chance se fue marchitando a medida que se difundían más cómputos, sin siquiera la alternativa de extender la definición hasta las últimas horas del día. El sistema de urnas electrónicas brasileño y la rapidez con que se fue completando el mapa electoral desdibujaron todas las tendencias previas. El país ya no conocería la noche del domingo a su nuevo presidente. Habrá que esperar 28 días más para saberlo. Con las tensiones que eso conlleva si las campañas -sobre todo la del bolsonarismo y sus usinas de fake nwes- continúan dando señales de comportamientos violentos, con muertos incluidos.

La visión del vaso medio lleno para Lula y su Partido de los Trabajadores es que ahora, confirmada su victoria en primera vuelta, Bolsonaro deberá revertir el resultado que lo ubicó poco más de cinco puntos por debajo en el escrutinio. Los guarismos finales escrutados el 99,67 de los votos fueron 56.986.258 para Lula y 51.004.634 para el ex militar. El actual presidente tiene el probleFernando Haddad, el candidato a gobernador del PT por San Pablo, que deberá pasar también por el segundo turno.

ma de dar vuelta el resultado con el agravante de que la mayoría de los votantes de Simone Tebet del MDB (4,17 %) y de Ciro Gomes del PDT (3,05 %) puedan migrar hacia la candidatura de Lula el 30 de octubre.

Aun cuando el líder del PT venciera con holgura en la segunda vuelta, tampoco tendrá un gobierno tranquilizador, con minoría en el Senado y Diputados. Es

que se renovó en esta elección un tercio de la Cámara Alta (un senador conserva su banca por ocho años) y la totalidad de la Cámara Baja (revalida cargos cada cuatro años).

Entre los candidatos que quedaron lejísimos de Lula y Bolsonaro, y que ahora podrían ser árbitros de la segunda vuelta, hubo uno que quedó totalmente desdibujado: Ciro Gomes. No solo cayó al

cuarto lugar -superado por la senadora Simone Tebet- si no que bajó casi cinco puntos respecto a las encuestas previas (del 8 y 7 % PII2 descendió al 3,05). Declaró anoche que estaba "profundamente preocupado con lo que está sucediendo en Brasil. Yo nunca vi una situación tan compleja y amenazadora como esta". La política que quedó tercera sacó el 4,19 de los sufragios. En sus votantes puede estar una de las llaves que defina el balotaje. Aunque el dato clave es que hubo 32.660.681 personas que no fueron a votar. Sobre esa masa crítica de electores irán ahora Bolsonaro y Lula.

gveiga@pagina12.com.ar

Opinión Por Eric Nepomuceno Desde Río de Janeiro

#### La barbarie de la ultraderecha

a ventaja del expresidente de centroizquierda Lula da Silva sobre el ultraderechista y actual mandatario Jair Bolsonaro ha sido de cinco puntos. Si los sondeos y encuestas indicaban una ventaja de entre siete y diez puntos, esa ha sido la primera victoria de Bolsonaro. Pero la segunda y más contundente victoria se dio tanto en la formación de lo que será a partir de 2023 el Congreso como en los gobiernos provinciales.

La verdad es que el abyecto y desequilibrado Bolsonaro sorprendió por cómo ob-

tuvo resultados especialmente positivos en todo el país. A excepción del nordeste pobre, de donde Lula salió para seducir y conquistar todo el país, Bolsonaro ganó en todas las demás regiones. Exceptuando a Minas Gerais en el sudeste, el ultraderechista desmintió todos los sondeos que indicaban una ventaja de Lula que oscilaba entre razonable y amplia.

No hay manera de entender que el general retirado Eduardo Pazuello. que cuando fue ministro de Salud se reveló cómplice del proyecto ge-

nocida de Bolsonaro, distribuyendo toneladas de medicamentos que no solo eran probadamente ineficaces contra la covid-19 sino que también provocaban daños colaterales, al tiempo que rehusaba la distribución de vacunas de comprobada eficiencia, haya sido ahora el diputado provincial más votado en Río de Janeiro.

Tampoco resulta explicable cómo Sergio Moro, el juez venal y manipulador que llevó a Lula a la cárcel en un juicio basado exclusivamente en indicios y no en pruebas, salga ahora como el senador más votado en la conservadora provincia de Paraná. Y su cómplice en la manipulación, el coordinador de fiscales Delton Dalagnoll, haya sido electo diputado con los votos que consiguió.

Como senadora por Brasilia se eligió a la exministra de la Mujer, Ciudadania y Derechos Humanos, Damares Alves. La misma que dijo que se hizo evangélica cuando, subida a un árbol de goiaba, recibió la visita de Jesucristo. Y que, cuando asumió el mi-

Sigue siendo bastante amplia la posibilidad de que en la segunda vuelta Lula da Silva logre derrotar a Bolsonaro y volver a la presidencia. Pero igualmente quedó claro que será una batalla bastante más difícil de lo que se preveía.

Y lo que realmente suena preocupante es que si logra esa victoria, tendrá que gobernar con un Congreso que continuará plagado de aberraciones y con la mayoría de los gobernadores provinciales aliados al ultraderechista que Lula deberá derrotar para volver a la presidencia e intentar sal-

var el país.

Me permito concluir con una observación personal. La noche de este domingo ha sido una sorpresa y un golpe en mi ya un tanto exhausta alma. Jamás supuse que llegaríamos, luego de estos más de tres años y medio del peor y más asqueroso gobierno desde la redemocratización, a los resultados del domingo.

No se trata de situarse entre uno u otro bando. Se trató y se trata de situarse entre civilización y barbarie. Por más críticas que existan contra Lula, no hay comparación posible. Nunca jamás, siquiera en tiempos de la dic-AFP tadura que duró lar-

guísimos 21 años, este país ha sido tan destrozado y degradado.

Lula dijo al pronunciarse luego del resultado que no se trata de un final del juego, sino de una prórroga. Lo lamento, Lula. Mi temor es otro: que no se trate de un final del juego, sino de un intento suicida de fin

He vivido dos exilios. Y no sé si tengo alma para un tercero.



nisterio, determinó que "los niños se visten de azul y las niñas de rosa". La misma, además, que destrozó todo el aparato de defensa de la Memoria erguido en tempos de Lula y Dilma como mandatarios.

La verdad es que por todo el mapa brasileño lo que se vio fue el crecimiento furioso o la confirmación de una base amplia y aparentemente sólida que oscila entre la derecha y la ultraderecha.

#### Por Mercedes López San Miguel

El bolsonarismo se fortaleció con el triunfo de candidatos a legisladores, entre ellos, varios exministros del mandatario ultraderechista. "Son casos emblemáticos, simbólicos, que muestran que el bolsonarismo se ha consolidado más de lo que preveían las encuestadoras, advierte a Páginal 12 Sonia Fleury, politóloga del Centro de Estudios Estratégicos de la Fundación Osvaldo Cruz. Y agrega de cara al ballottage. "Va a aumentar el clima de violencia".

-¿Cuál es su primer análisis de esta elección?

-Esta elección mostró el avance del bolsonarismo más de lo que se preveía, ya que en el sudeste se esperaba algo más favorable a Lula da Silva, y fue inesperada la magnitud de la ventaja de Bolsonaro en San Pablo, el mayor colegio electoral, y también en Minas Gerais, el segundo colegio electoral. Se consolidó un Senado con candidatos bolsonaristas -se renovaba un tercio- La pastora evangélica Damares Alves, quien fue titular del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, fue elegida senadora por el Distrito Federal de Brasilia y Teresa Cristina Correa, exministra de Agricultura, ganó una banca por el estado de Mato Grosso do Sul. Son casos simbólicos. El exministro de Justicia Sergio Moro fue elegido senador nacional por el estado de Paraná. El exfiscal Deltan Dallagnol ganó un escaño como diputado federal. (N.de la R: fue acusador de Lula y Moro el juez que lo condenó, en un proceso judicial viciado y parcial). En la Cámara de Diputados ganaron candidatos conservadores emblemáticos, por ejemplo, el exministro de Salud, general Eduardo Pazuelo fue elegido por Río de Janeiro. El exministro de Bolsonaro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, fue electo por San Pablo. Se esperaba un desempeño mejor del PT, del frente democrático.

-; Es clave el control del territorio de las milicias en las periferias y la influencia de las iglesias evangélicas?

–La Universidad Federal Fluminense difundió recientemente el mapa de las milicias mostrando que hubo un crecimiento muy fuerte de su dominio territorial y poblacional, mayor que el de los narcotraficantes. Hoy tienen poder sobre una parte significativa del territorio en Río de Janeiro. Las milicias intentan controlar el voto, así como también los líderes de las iglesias evangélicas, a favor de Jair Bolsonaro. Sin embargo, hay muchos jóvenes que están organizados en colectivos, más culturales que políticos, con música, poeEntrevista a Sonia Fleury, politóloga de Brasil

### "Va a aumentar el clima de violencia"

Fleury destaca el surgimiento del bolsonarismo como actor político y también el sujeto favelado que resiste a la ultraderecha.

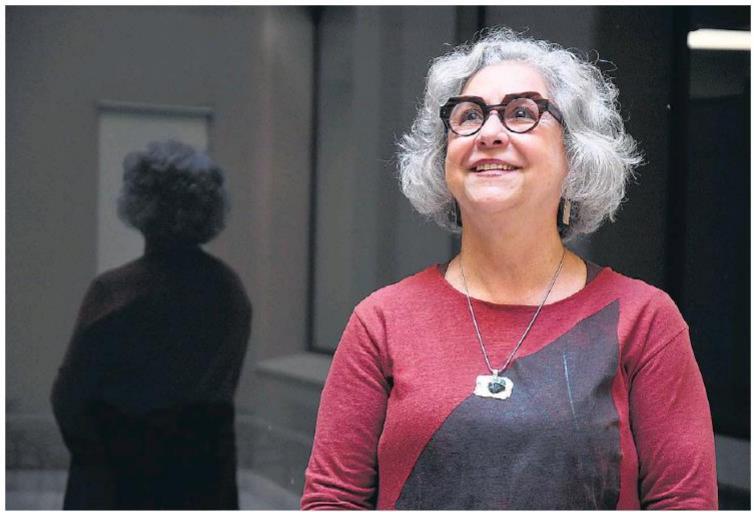

Sonia Fleury, experta del Centro de Estudios Estratégicos de la Fundación Osvaldo Cruz.

Télam

sias, y ellos no están con Bolsonaro. Las mujeres en las periferias rechazan al presidente por el aumento del hambre, la pobreza y la violencia, y la manera en que se arma a la población, porque sienten que va en contra de sus familias. Antes las personas tenían vergüenza de decir que vivían en las favelas, además porque el mercado no los aceptaba, pero hoy existe un orgullo de ser de favela, negro, mujer,

Los derechos sociales son denegados a esa parte de la población, que ahora empuja la construcción de una ciudadanía a partir de sus identidades.

-¿Ese sector es clave para proteger la democracia?

-Es clave para hacer que la democracia se democratice, que no sean solo las élites las que sean elegidas. Marielle Franco, exconcejala asesinada hace cuatro años, es parte de esa construc-

es personalista al extremo. La propia presencia de esas mujeres impacta en la estética del Congreso: son negras, con sus vestimentas típicas, dificil para los parlamentarios blancos. Y más: Renata Souza y Dani Monteiro, oriundas de las favelas, este domingo fueron reelectas diputadas en Río de Janeiro.

traste a la práctica legislativa que

-¿Cómo prevé que será de acá a la segunda vuelta?

-Preveo un escenario violento, porque están convocando a las personas que están armadas. Ya hubo casos de muertes de simpatizantes del PT y va a aumentar. Toda la estrategia de campaña de Bolsonaro es aumentar el rechazo a Lula, todo el tiempo hablando de corrupción y con las fake news. También fomentar el miedo. Antes había muchas más manifestaciones de los electores, que exhibían su voto, ahora la gente no lo hace. Sólo los seguidores de Bolsonaro que se apropiaron de la bandera del país y de los colores y por donde hay banderas de Brasil son bolsonaristas. La gente que vota por Lula tiene mucho miedo a la violencia. El 67 por ciento de la población tiene miedo.

"Las mujeres en las periferias rechazan al presidente por el aumento del hambre, la pobreza y la violencia".

lesbiana, favelado. Todo eso es una construcción política de insurgencia contra el conservadorismo que privilegia una democracia para las capas medias y los sectores más pudientes. El derecho básico de la democracia de ir y venir no pasa en la favela: si sale un niño negro por la noche caminando en un centro comercial, inmediatamente la policía viene para ver si está robando.

ción: provenía de la favela, era negra, lesbiana y construía un proyecto de salir de la favela, llevando la bandera de la favela. Cambiaron la práctica legislativa, en el Congreso crearon una figura que no existe oficialmente que son las mandatas, un grupo de personas que ejercen la legislatura juntos, aunque una sola es la elegida por ley. Trabajan con un mandato colectivo, en conPáginal 12 en Brasil

Por Gustavo Veiga Desde San Pablo

La Universidad Cásper Líbero, un edificio con escalinatas sobre la avenida Paulista, fue uno de los centros de votación con mayor cantidad de empadronados en esta ciudad. Su nombre se debe a un periodista que la fundó en 1947. Es una de las más antiguas de América Latina. En su interior funciona un conocido café de una cadena estadounidense y en la planta baja, por la entrada de un costado, se accede al teatro Gazeta. Alicia, una misionera nacida en Posadas y casada con un brasileño hace 35 años, nos guió hacia las aulas donde la gente hacía fila para acceder a las urnas electrónicas. Ella es empleada estatal y la convocaron para la elección como personal de apoyo en los comicios. El centro educativo aumentó muchísimo el caudal de votantes porque estaba cerrado otro: el colegio Anhembi Pacaembú. Cuarenta secciones electorales se concentraron en un solo lugar.

Alicia es servicial, contó que el flujo de personas aumentó si se lo compara con la elección de 2018 y nos aclaró todas las dudas posibles sobre el desarrollo de la votación. Ya pasado el mediodía y en un aula del subsuelo de la Universidad, Julia Rezende, una mesaria - en portugués, una voluntaria que cooperó ad honorem en la elección - explicó que hasta ese momento había votado un tercio del padrón. Con exactitud, 113 ciudadanos/as sobre 298 anotados. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hubo 907.399 mesarias registradas en todo el país para trabajar en una jornada que se extendió entre las 8 y las 17.

En la Cásper Líbero se colocaron mesas con padrones impresos que se podían consultar libremente. No estaban pegados en las paredes de la entrada como en las escuelas de la Argentina. Eran pocos los que pedían permiso, revisaban las hojas y constataban si se encontraban habilitados para votar.

En el mismo edificio hay una cancha de fútbol cinco que funcionó como registro para aquellas personas que debían justificar por qué no votaron. Completaban un formulario muy breve y el trámite fluía sin demoras. Alicia nos dijo con un gesto de satisfacción: "Esta vez menos gente llenó el papel de la justificación que en otras elecciones. Por lo que creo que hubo más votantes".

En Brasil no está prohibido asistir a los locales electorales con distintivos, camisetas o símbolos de los partidos políticos. Este cronista lo comprobó en la

### Una radiografía de la votación en San Pablo

No hubo manifestaciones ostensibles, más allá de que las vestimentas elegidas hablaran por sus propios dueños. Lula se quedó en la capital del estado.

Universidad. Una mulata esperaba su turno y llevaba puesto un gorro de Lula. Un joven delgado y muy alto ingresó al edificio con la imagen en la remera del clásico saludo petista, la mano abierta en ele. Estos gestos simbólicos como explícitos de sus simpatías políticas, no le llamaban la atención a los demás.

El candidato del PT, Lula da Silva, se quedó en San Pablo donde forjó el primer tramo de su extensa trayectoria política.

En nuestro país serían sancionados. El código electoral prohíbe el uso de banderas, divisas u otro tipo de distintivos. Claro, la diferencia entre vecinos no significa que en Brasil se permita el ingreso de una escola do samba formada por partidarios de una fuerza cualquiera. Ni exclamar por quién se votará.

La discreción política se percibía en la calles mientras se prolongó esta jornada histórica. No hubo manifestaciones ostensibles, más allá de que las vestimentas elegidas hablaran por sus propios dueños. O que lo expresaran en el subterráneo paulista mientras cantaban el himno brasileño. O en algunas calles alejadas del centro. Tal vez porque fueran demostraciones de civilidad. Quizás porque el miedo campea en una ciudad donde PáginaI12 comprobó que no hay que descuidarse. A dos periodistas argentinos les robaron sus teléfonos celulares el sábado.

Los simpatizantes de Bolsonaro sí se apropiaron de un significante muy fuerte para ir a los lugares de votación. En varios videos que hicieron circular por las redes se vio como vestían la camiseta verde ama-



En Brasil se puede asistir a los locales electorales con banderas, camisetas o símbolos partidarios.

rela de la selección nacional, que hoy tiene varios acólitos en el equipo que dirige Tite. Neymar, el amigo y compañero de Messi en el PSG, es el más no-

torio de ellos. Con su video de respaldo en tik tok ("vota, vota y confirma: 22 es Bolsonaro") recibió una andanada de críticas. Walter Casagrande, ex inte-

grante del mismo seleccionado en otros tiempos y comentarista de TV, fue muy duro con él.

Este domingo de votación, el sol había asomado tímidamente gveiga@pagina12.com.ar

en la mañana por primera vez en cinco días de lluvias intermitentes. Las calles de esta capital del Estado se poblaron de paseantes. La mayoría distendidos, como si fuera un domingo más, aunque la procesión iba por dentro. Sin demostraciones ostensibles, salvo que los simpatizantes de Bolsonaro o Lula se movieran en grupos. El candidato del PT se quedó en San Pablo donde forjó el primer tramo de su extensa trayectoria política. El actual presidente siguió como en campaña, vestido con la camiseta verde amarela, desfilando por el barrio Mariscal Hermes, de Río de Janeiro, donde jugó de local. Ahí cerquita viven muchos militares.

En el hotel del barrio de Consolação donde el PT armó su bunker para esperar los resultados de la elección, se desató un frenesí de periodistas que iban y venían. Las principales figuras del partido hicieron breves declaraciones cuando llegaron al Novotel Jaraguá: Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante y el ex canciller de Lula Celso Amorim. Los enviados de Estados Unidos, Italia, Portugal, México, Argentina, Uruguay y otros países se apiñaban entre el lobby y el subsuelo donde está el teatro auditorio. Señal del interés que despertaron las elecciones aquí. Señal también de lo que está en juego en este Brasil tan desigual, colorido y plagado de encuestas en los días previos. Encuestas que no se compadecieron con los resultados posteriores, con una paridad más marcada de lo que vaticinaban las principales consultoras.

#### Opinión Por Emir Sader Desde Río de Janeiro

nuando votó en estas elecciones, Lula recordó que en las presidenciales de 2018 no pudo votar porque estaba preso. Había pedido que le acerquen una urna para votar, pero le negaron ese derecho.

Cuatro años después Lula lidera el primer turno y se enfrentará en una segunda vuelta contra Bolsonaro. A lo largo de una parte del conteo Bolsonaro aparecía en primer lugar, hasta que los votos del nordeste de Brasil llevaron a Lula a superarlo por alrededor del cuatro por ciento.

Lula quedará, al final del conteo, con un poco menos de votos de lo que las encuestas le atribuían. En cambio Bolsonaro ha sumado más votos de lo previsto. La segunda vuelta, el 30 de octubre, será una disputa más reñida entre los dos.

#### Un ballottage más reñido



Lula tendrá también tareas difíciles a la hora de apoyar a los candidatos de la oposición en estados importantes como San Pablo o Bahía, entre otros. Será un mes más de tensiones y ansiedades sobre el fu-

turo de Brasil.

Bolsonaro lo encarará con más confianza, porque ha logrado llegar a la segunda vuelta. Lula tendrá la posibilidad de enfrentar debates directos con Bolsonaro, con un tiempo mucho más largo que el de los debates an-

No está clara todavía la composición del Congreso, pero difícilmente sea muy distinto de actual. Será también un gran desafío para Lula construir la mayoría indispensable para gobernar. Pero antes, Lula tiene los desafíos de la segunda vuelta.

Con cautela y sin pasar por alto que la Presidencia se disputará en la segunda vuelta del 30 de octubre, funcionarios y dirigentes del Frente de Todos felicitaron a Lula da Silva y celebraron los resultados de las elecciones generales de Brasil que se llevaron a cabo este domingo.

El presidente Alberto Fernández fue uno de los primeros en publicar un mensaje en Twitter, luego de que el candidato del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) finalizara su discurso. "Felicito a mi querido Lula por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática", expresó Fernández en un mensaje que acompañó con una foto suya dándose la mano con el candidato brasile-

La misma línea siguieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien felicitó "al pueblo de Brasil por la jornada democrática", y el jefe de gabinete de ministros bonaerense, Martín Insaurralde, quien señaló que "América Latina necesita retomar un sendero de democracia popular y soberanía política en favor de las grandes mayorías".

En diálogo con el canal de noticias IP, Daniel Scioli no se mostró sorprendido por los cinco puntos de diferencia entre ambos candidatos y adelantó que ambos volverán a pensar sus estrategias para llegar renovados al ballottage.

"Nunca creí que la diferencia fuera de 14 o 15 puntos como decían las encuestas. No lo veía ni lo sentía.", señaló Scioli. "Ahora se abre un mes de mucha intensidad, algo que ya se veía venir en los debates porque se daban con todo. Bolsonaro tiene el desafío de encarar una nueva elección con otra estrategia, porque Lula hizo una gran elección llegando a los 48 puntos", agregó el embajador argentino en Brasil, quien aseguro que lo importante para Argentina, más allá de quién resulte ganador en segunda, es afianzar la relación con un socio comercial clave.

Uno de los primeros en manifestarse tras el triunfo del líder del PT fue el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, quien lejos de la cautela que mostró Scioli calificó a la jornada electoral de este domingo como un "gran triunfo de Lula".

En tanto, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, señaló que "es fabuloso" que Lula haya obtenido una ventaja y destacó que es "una persona de 76 años que se recompone de una enorme persecución y vuelve a ponerse a la cabeza de una campaña electoral". En declaraciones televisivas con la TV Pública, Filmus sostuvo: "Para la segunda vuelta hay que confiar que la personalidad de Lula, que

La dirigencia política celebró a Lula en Argentina

## "El pueblo volvió a elegirte"

Alberto Fernández lo felicitó por su "triunfo en primera vuelta". Todo el arco del FdT celebró y hubo un comunicado de JxC.



Celebración en Buenos Aires sin pasar por alto la disputa que queda.

I Télam

le permitió sobreponerse a la adversidad, será determinante".

El diputado nacional Leopoldo Moreau reflexionó que el triunfo del expresidente brasileño también representa "la derrota a la persecución mediática y judicial". "Lula no solo derrotó a Bolsonaro. También derrotó al Lawfare, a

la esperanza en América Latina y demuestra que el amor vence al odio, que los pueblos nunca dejan de amar a quienes los defienden y que luchar vale la pena".

En esa misma línea, el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, congratuló también a Lula "por

"Lula no solo derrotó a Bolsonaro. También derrotó al *lawfare*, a la persecución mediática y judicial, a la mentira", dijo Moreau.

la persecución mediática y judicial, a la mentira, a la infamia y a la estigmatización. Un pueblo y un liderazgo que lo interprete pueden hacerlo", apuntó Moreau en redes sociales.

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, felicitó al "compañero Lula por este triunfo tan reparador" y marcó que su victoria "multiplica este esperado triunfo" y expresó a través de la misma red social: "El pueblo del Brasil y de toda la región necesitaba esperanza para seguir militando una victoria popular".

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, recordó: "Te encarcelaron y proscribieron, pero el pueblo volvió a elegirte. Felicitaciones, compañero Lula. Este triunfo vuelve a darle esperanzas a Brasil y a la región", al tiempo que llamó a "redoblar los esfuerzos para que el triunfo en segunda vuelta sea contundente. Estamos con vos". También se expresó el ex-Canciller Felipe Solá. "Los pueblos no quiebran. La lucha continúa. Vamos Lula. Fuerza Brasil", dijo

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio también sacó un comunicado muy breve sin felicitar ni mencionar a Lula ni a Bolsonaro pero celebró la nueva muestra de la democracia. "Felicita al pueblo brasileño por una nueva muestra de fortaleza de su democracia. Las relaciones entre nuestros países tienen una importancia estratégica y anhelamos en los próximos años poder fortalecer juntos una potente alianza, empezando por el Mercosur, que mantenga a nuestra región y al Atlántico Sur como zona de paz, comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos".

#### Por Melisa Molina

Esta semana diputados de los partidos provinciales de Río Negro y Misiones presentarán un proyecto para eliminar las PASO en la Cámara de Diputados. Cuentan para eso con el apoyo de varios gobernadores que impulsan la idea enérgicamente y que los llamaron para decirles que los acompañan. La oposición, mientras tanto, mira la situación con nerviosismo porque, en un posible escenario de eliminación de las primarias, ellos serían los principales perjudicados y hasta amenazan con no votar el Presupuesto si la ley sale. Sin embargo, nada es tan claro. Hay sectores de la oposición en las provincias que apoyarían la iniciativa y otros dentro del Frente de Todos, como los diputados del Movimiento Evita, que confirmaron a este diario que, en caso de avanzar, votarán en contra. El presidente Alberto Fernández, en tanto, no se declaró al respecto, pero quienes conversaron con él sobre el tema sostienen que "no está convencido" de querer la suspensión. En su entorno tratan de evadir el asunto, dicen que "por más que se quiera, no dan los votos en el Congreso", y que "al Presidente le gusta el debate".

Los gobernadores oficialistas, principales impulsores de la eliminación, están en una situación compleja. La mayoría de ellos pensaba adelantar las elecciones para los meses de marzo o abril con la expectativa de que la economía levantara. La realidad es que, más allá del trabajo del ministro de Economía, Sergio Massa, eso no ocurrió hasta el momento. Por ese motivo podrían atrasarlas para que eso sea beneficioso para el Frente de Todos por el arrastre de votos territoriales en la elección nacional. En ese sentido, es una posibilidad que las junten, así lo plantearon en la Rosada pero a cambio piden al gobierno respaldo para la eliminación de las PASO.

El diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, es el impulsor del proyecto en el Congreso y hoy se reunirá con distintos diputados para terminar de cerrarlo. El apoyo explícito fue por parte del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que se lo hizo saber mientras estaba de gira con otros gobernadores del Norte Grande y con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en Estados Unidos. Por eso, Di Giacomo trabajará con los diputados de esa provincia para la presentación. Estiman que el texto ingresará al parlamento antes del fin de semana.

Según explicó Di Giacomo a **Páginal12**, la iniciativa repite algo que su partido ya había planteado en 2020 y que tiene que ver

Río Negro y Misiones ultiman proyecto de ley para eliminar las PASO

## El poroteo que inquieta a Juntos por el Cambio

El diputado rionegrino Di Giacomo impulsa el proyecto para suspenderlas. La oposición no quiere y condiciona el respaldo del Presupuesto. Rosca de los gobernadores.



Los gobernadores oficialistas son los principales impulsores de la suspensión.

Sandra Cartasso

con otros proyectos presentados también en el 2019. En Río Negro, las PASO provinciales fueron eliminadas en 2018 y ahora, explica, volverá a presentarlo, pero esta vez junto a sus colegas de Misiones, miembros del partido provincial del Frente de la Concordia. "Técnicamente es sencillo porque elimina las PA-SO y modifica las distintas leyes que tienen que ver con la cuestión electoral volviendo al esquema anterior, donde los partidos resuelven a sus internas de acuerdo a su carta orgánica. Ese es todo el cambio", resaltó el diputado.

Si bien el planteo estará a cargo de los dos partidos provincialistas, los diputados también consensuaron con sus pares cordobeses que responden a Juan Schiaretti y les dijeron que acompañarían. Además, hay diputados que, por más que pertenezcan a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos, en realidad responden a los gobernadores y,

por ese motivo, quienes presentarán el proyecto tienen grandes expectativas de llegar a los 129 votos necesarios para la media sanción. En el Senado todo sería más sencillo.

Juntos por el Cambio, al enterarse de la intención de Di Giacomo, repudió la posible presentación del proyecto y acusó al le-

gislador rionegrino de tener un pacto con el oficialismo para hacerlo. "Estaba cantado. Aliados del kirchnerismo presentarán un proyecto para eliminar las PA-

que venimos teniendo un conjunto de diputados provinciales", dijo. Además remarcó la contradicción en JXC que en 2019 presentó proyectos para eliminarlas y ahora las quiere.

Quienes están terminando de ultimar los detalles para la presentación en el Congreso consideran que la amenaza de Juntos por el Cambio al oficialismo de no votar el Presupuesto en caso de que se eliminen las Paso son "formas de chantaje", que tienen que ver con que hay una Cámara de Diputados "virtualmente empatada". "Si estuvieran seguros de que no se van a juntar los votos, no estarían haciendo estas amenazas", opinan.

Elisa Carrió, es una de las más fervientes opositoras a la eliminación de las primarias. Está evaluando presentar una declaración ante la Corte Suprema de Justicia para que, en caso de que se eliminen, el Estado esté obligado a financiar los gastos de boletas y campañas de las internas que hagan los partidos. En Balcarce 50, como respuesta al planteo, recuerdan las palabras del propio expresidente Mauricio Macri, que hace tan solo unos días dijo que "si no hay PASO haremos una interna abierta entre nosotros, a costo de los partidos que integran la coalición". El proyecto que presentarán los partidos provinciales esta semana consigna que el gasto que implicarían las PASO, unos 22.500 millones de pesos, sería destinado a colaborar con personas que tienen alguna discapacidad o a la asistencia a personas que quieren dejar las drogas.

El Presidente la semana pasada habló de las PASO con los líderes de la CGT en la cena que tuvo en la guinta de Olivos y no se habría mostrado convencido de querer eliminarlas, más bien todo lo contrario. Esto les habría generado molestias a los gobernadores del norte grande. Según contó el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, hace un par

#### La interna del FdT

#### Tensión por el 17 de octubre

a CGT se reunirá mañana en la Uocra para terminar de definir qué hará el 17 de octubre, día de la Lealtad Peronista. En un principio habían propuesto realizar un acto en Tucumán, pero luego de varios roces dentro del oficialismo esa idea pareciera perder peso. La semana pasada la CGT decidió que realizará un acto propio clásico protagonizado por la liturgia peronista, posiblemente en Capital Federal. Aún deben definir si habrá oradores y si participará el Presidente. El secretario de Comunicación de la CTA, Carlos Girotti, en tanto, adelantó que el próximo 17 estarán "en la

Hoy en día la movilización conjunta del oficialismo para este 17 de octubre parece lejana. Desde Casa Rosada, el Instituto Patria y la CGT, están evaluando posibilidades. En el encuentro del martes en la Uocra estarán los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña; Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (Uocra); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Armando Cavalieri (Comercio), entre otros.

Si bien el planteo estará a cargo de los dos partidos provincialistas, los diputados ya consensuaron con los diputados de Schiaretti.

SO. Para el oficialismo nacional y sus amigos de siempre el derecho de los ciudadanos a elegir a quienes serán candidatos es sólo un insumo", expresó el dirigente de la UCR, Mario Negri.

Di Giacomo explica que ese argumento es falso porque incluso dentro del kirchnerismo hay resistencia y diputados que no quieren que avance. "Nosotros no lo hicimos pensando en el FDT o JXC sino porque que es coherente con un pensamiento

de semanas vienen hablando del tema con De Pedro, pero cerca del ministro dicen que él no puede expresarse al respecto porque sería una postura "poco ética", y que es un tema que debe definirse en el Congreso. Los gobernadores entienden que la intervención del ministro del Interior es clave para lograr el apoyo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que aún no se pronunció públicamente al respecto.

#### Opinión Por Eduardo Aliverti

#### El asunto es la inflación

S on días políticamente muy intensos, en varios aspectos que vale recorrer. Sin embargo, se entre y se salga por donde fuere, se aborde lo que sea y se piense lo que se piense, casi cualquier temática -si no todas- acaba diluida en una específica.

Por supuesto, hechos estremecedores, como el intento de asesinar a Cristina, pueden imponer que la agenda mediática discurra en forma pasajera por otros carriles. Pero temprano o tarde terminan inevitablemente relegados aún cuando se trate de una tentativa de magnicidio, que compele a exprimir el análisis mucho más allá de cómo se lleva adelante -o para atrás- la investigación judicial.

La inflación, como se corrobora cada vez con mayor intensidad a partir de números desbocados sin remedio a la vista, no es el asunto prioritario que representa inquietud o angustia para una mayoría de los argentinos.

Es el asunto excluyente.

El nuevo ministro logró acomodar/postergar/licuar momentáneamente las dramáticas condiciones de reservas monetarias, presiones devaluatorias, exigencias sectoriales.

Zafó en lo transitorio de algún ahorque al que pudieran someterlo en el FMI, donde, según dicen, también hay halcones y palomas.

La zanahoria del dólar-soja allegó divisas en alrededor de 8 mil millones de dólares que permitirían aguantar hasta marzo próximo, cuando debería empezar la liquidación verde de esta cosecha.

Todo eso forma parte de la macroeconomía sin cuyo asentamiento no se consiguen factores positivos, porque las cosas se desmadrarían al carecer de una estructura financiera del Estado no ya relativamente sólida sino, y apenas, capaz de sostener demandas básicas o aumentadas del mercado.

En rigor, "aumentadas" es el eufemismo de extorsivas.

eso le mueve un pelo ni tiene por qué movérselo- a la gente que a pleno derecho cotidiano podría responder "es el precio de la leche, estúpido". Y del kilo de pan o de lechuga. Y de los alquileres. Y de la ropa. Y de la prepaga. Y del salario o los ingresos que corren de atrás permanentemente. Y de los servicios del cable, y de la telefonía móvil, salvo considerar que ya llegamos a la altura de que el uso y entretenimiento digital son consumos suntuarios.

Pero nada de todo



Caigamos en una obviedad, que quizá no lo sea tanto en quienes viven de los trazados especulativos de palacio.

No se trata en primera medida de que ningún oficialismo puede ganar elecciones con índices inflacionarios virtualmente convertidos en récord mundial, para un país en vías de desarrollo.

Tampoco es cuestión central que el número de octubre, respecto de septiembre, ratificará un guarismo cercano o superior al 7 por ciento, ya capaz de afectar la imagen de Sergio Massa porque habrá concluido su período de gracia.

Las cifras son gente a la que, con total justificación y sin excusas que alcancen, le importa menos de tres pitos quiénes se perjudican y quiénes se benefician, en lo electoral, con este desastre de incremento en los precios (como si, además, algún sujeto masivo tuviera entre sus preocupaciones lo que sucederá en las urnas el año que viene).

Al cabo de la traumática renuncia de Martín Guzmán, en medio de una crisis en el Frente de Todos de la que ninguno y ninguna de sus integrantes deben desentenderse porque vivieron disparándose a los pies, llegó la contingencia de Massa como único bombero tras el interinato de Silvina Batakis. El Gobierno prepara, con muchos interrogantes, lo que se coincide en denominar como "plan de estabilización".

Consistiría en una búsqueda de consenso para amortiguar progresivamente el proceso inflacionario, mediante regulación de precios y salarios formales con los actores corporativos decisorios.

Por lo pronto, más allá de bloopers como el del secretario de Comercio mostrándose reunido y atribulado por la falta de figuritas para el Mundial, y así como se controlaron por ahora los indicadores macro, es evidente que el Gobierno da imagen de parálisis e impotencia frente al desboque de los precios (eso sería, incluso, en una versión indulgente: la comercial más extendida es que directamente "no hay precios").

Rigen ciertas características técnicas, y una en particular, acerca de las cuales concuerdan prácticamente todos los especialistas.

Ningún programa estabilizador de la economía, que se pretenda a lo grande y no de parches, dio ni puede dar resultado si, antes, no hay un ajuste de variables clave.

En otras palabras, la seguridad o algo parecido es que, para sostener un cambio eficaz, primero debe disponerse de divisas que lo banquen. Y en el caso de Argentina, no habría otra manera que la vía devaluatoria.

Lo operativo de esa decisión es una de las madres del borrego.

Devaluar a como venga, según enseña toda experiencia, sería devastador para el bolsillo popular.

Pero los antecedentes son explícitos.

El Plan Austral del alfonsinismo y la convertibilidad menemista, al igual que la estabilización de Kirchner e independientemente de cuánto duraron debido a cuáles causas, requirieron de ajustazos previos.

¿Cómo se hace hoy para instrumentar alguna herramienta de ese tipo, con un mapa de pobreza por ingresos que involucra a casi 4 de cada 10 habitantes y con una baja del desempleo que es a costa de su calidad remunerativa?

¿Cómo se materializa una "estabilización" que no siga perjudicando a los que menos tienen, a escala de subsistencia y de desmejoramiento en las condiciones de vida?

Ausentes las recetas mágicas excepto para los alquimistas que resuelven todo desde el santiamén de una apostilla, al Gobierno le queda, en primer término, demostrar fortaleza política. O, siquiera, la vocación de enseñar que quiere tenerla.

No es lo suficiente.

Es lo necesario.

Lo mínimo que debe exigirse es la exposición de quiénes son los ganadores, aplastantes, de la puja distributiva.

El conflicto de varios meses en el sector de los neumáticos, que puso a todo el aparato mediático contra el sindicato y al ministro Massa advirtiendo que un grupúsculo estaba extorsionando y poniendo en riesgo al conjunto de la industria, redundó en un acuerdo demostrativo de quiénes eran y son algunos de quienes se llevan la parte inmensa de la torta. Los que debían poner la plata que les sobra, y que finalmente apareció.

Así de corrido, ¿cuántos y cuáles son los responsables de llevar a las nubes el precio de los alimentos de primera necesidad?

No basta con advertirlo a través de una serie de tuiteos.

Son el Gobierno, no comentaristas. Enfrente están quienes ya avisaron que harán las cosas muchísimo más rápido, y ya se sabe en qué dirección.

Enfrente, aun con sus cuitas internas que parecen ser la desesperanza esperanzada en que "la gente" se dé cuenta, están los que, sin ir más lejos, les mandan la policía y las intimaciones a los padres de los pibes que toman colegios.

Como lo resaltó Luis Bruschtein en el cierre de su columna del sábado, en este diario, la noche del jueves y a la puerta del Lengüitas hubo una pareja que se dedicó a insultar y escupir estudiantes. Y a hacer exhibición de un cuchillo.

Desde el gobierno local explicaron que no se podía hacer nada frente a esas "agresiones".

Eso no es solamente Larreta, ni una problemática de la progresía porteña.

Eso es un sentimiento facho que advierte hace rato lo que podría venirse.

Será imperdonable sufrir y asistir a ese espectáculo, cuando todavía se está a tiempo de impedirlo o de que se profundice.

El ministro de Economía, Sergio Massa, definirá esta semana junto a la titular del Anses, Fernanda Raverta, y el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta el alcance del bono para los indigentes. El bono estará destinado a quienes no alcanzan a cubrir la Canasta Alimentaria y no perciben ningún plan de empleo ni ningún tipo de asistencia estatal; las primeras estimaciones calculan que en esa situación -la de los indigentes sin auxilio del Estadohay por lo menos 2 millones de personas. "El bono es urgente", dice a Páginal12 Dina Sánchez del Frente Darío Santillán, una de las organizaciones del espacio de Juan Grabois.

Massa confirmó el viernes, al dar a conocer la recaudación récord conseguida por el Estado con el dólar soja –o Programa de In-

"Esperamos que se anuncie y se implemente rápido porque vienen atrasadas las medidas para los sectores más humildes". Dina Sánchez

cremento Exportador- que un porcentaje de los 8.123 millones de dólares que entraron al Banco Central será destinado al bono. Su creación ya está fondeada.

El acuerdo dentro del gobierno
-básicamente entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y Massaes que el monto cubra el valor de
una canasta alimentaria para un

Conferencia de prensa

#### Apoyo a los

Organismos de derechos humanos encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo ofrecerán hoy a las 11 una conferencia de prensa en apoyo a los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires y a las familias "que están sufriendo actos de intimidación y amedrentamiento", sostuvieron. Mientras tanto, varios colegios mantienen las tomas por diversos reclamos y la ministra Soledad Acuña redobló la apuesta y ayer sostuvo que quienes participan de las jornadas de protesta deberán recuperar los días de clases los sábados.

Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo en un comunicado que la conferencia de prensa se hará "en defensa de la educación pública, de calidad, libre y gratuita" y estableció el repudio al "Gobierno porteño que persigue a los estuMassa, Zabaleta y Raverta con la agenda del bono a la indigencia

## "El bono es urgente y la situación, crítica"

Economía confirmó que avanzará en reuniones para la implementación. Las organizaciones referenciadas con Grabois sostienen que es urgente y piden que sea permanente.

adulto, que hoy está en 18,3 mil pesos. Se pagaría por tres meses. Si se concretara en estos términos de tres meses para dos millones de personas, insumiría alrededor del 9 por ciento de lo recaudado con el dólar soja.

Fuentes del massismo dijeron a Páginal12 que el ministro de Economía tiene previsto juntarse en la semana con Zabaleta y Raverta para avanzar en su implementación.

En los movimientos sociales no hay una mirada uniforme sobre este ingreso que continuará la línea iniciada por el IFE, aunque dirigida a un universo más acotado. Por supuesto que para todas las organizaciones la es medida considerada imprescindible frente a la escalada de los precios de los alimentos y el consiguiente agravamiento de la indigencia, que según los últimos datos del Indec subió al 8,8% en el primer semestre del año. A más de cuatro millones de argentinos no les alcanza para comer. Las organizaciones recibirán la implementación del bono como una medida necesaria, sin que signifique que compartan su valoración.

en Abuelas

#### estudiantes

diantes, intima a las familias y pide lista de quienes participan de las acciones". La cita será a las 11 en la sede de Abuelas ubicada en Virrey Cevallos 592, con otros organismos y "junto a los y las estudiantes para visibilizar esta situación, que nos preocupa y remonta a los años más oscuros de nuestro país".

En el comunicado sostuvieron que "los jóvenes tienen derecho a organizarse, a realizar reclamos que consideran justos y a ser escuchados" y agregó: "Sin embargo, la respuesta no deja de ser la respuesta es la estigmatización, persecución y hostigamiento, todos actos repudiables". Desde las redes sociales instaron a acompañar el reclamo: "Esperamos que nos acompañen, en defensa de la educación pública, de calidad, libre y gratuita", dijeron.



El bono estaría destinado a dos millones de personas.

des ingresos a los sojeros especuladores", plantea por ejemplo Silvia Saravia, coordinadora Territorial de Libres del Sur y referenta de los movimientos sociales que vienen de acampar frente al ministerio de Desarrollo Social. La Unidad Piquetera ya tiene decidido que este jueves, con bono o sin bono, volverá a la calle para manifestar contra el gobierno. Su reclamo es por la creación de trabajo genuino, la apertura del programa Po-

"Toda ayuda viene bien. Pero no deja de ser un parche. Y lamentablemente para algunos dirigentes como (Juan) Grabois, permitió justificar la transferencia de grantenciar y herramientas para los emprendimientos.

A su vez, los movimientos que se referencian en Grabois -el MTE, el Frente Darío Santillán, Nuestramérica-, que fueron los PII2 que empujaron por la creación de un ingreso para los que menos tienen, anticiparon que reclamarán que el bono se convierta en permanente. Para esto ya existe una posibilidad abierta: la sanción del proyecto de ley que presentó en el Congreso la senadora Juliana Di Tullio. "El bono es urgente porque la situación es critica", remarcó Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán. "También hay que decir que es insuficiente porque ante el aumento constante del precio de los alimentos, no hay medidas que alcancen. Esperamos que se anuncie y se implemente rápido porque vienen atrasadas las medidas para los sectores más humildes".

También desde los restantes movimientos de la UTEP el apoyo es crítico. "La desigualdad no se resuelve con un ingreso mínimo para los trabajadores informales, sino extendiendo las fronteras de la formalidad a los modos de trabajo que hoy no son reconocidos", viene planteando desde el Movimiento Evita, el economista Pablo

La reunión de Massa con los responsables de Desarrollo Social y Anses podría concretarse entre el miércoles y el viernes.

#### Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Obra Social de Empresarios Profesionales y Monotributistas OSDEPYM

El señor Interventor de la Obra Social de Empresarios Profesionales y Monotributistas OSDEPYM, Horacio Fernando Alonso, designado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 176/2020, con todas las facultades de administración y ejecución que el estatuto de la obra social le otorga al Directorio, resuelve CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 10 de noviembre de 2022, a las 11hs. en primera convocatoria, y en caso de no haberse reunido el quórum quedará constituida media hora después en segunda, cualquiera sea el número de asociados presentes, en la sede central de la obra social sita en calle Reconquista Nº 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Designación de un socio para presidir la Asamblea General Ordinaria. 2.- Designación de un socio secretario redactor del acta de la Asamblea General Ordinaria. 3.- Designación de dos socios para firmar, junto al Interventor, el acta de la Asamblea General Ordinaria. 4.- Consideración de la modificación de los artículos 15 y 18 del Estatuto Social, para la inclusión de reuniones virtuales, conforme Art 158 CCCN. 5.- Consideración de la modificación de los Artículos 18 y 21 del Estatuto Social y Art. 4 del Reglamento Electoral, conforme Resolución I.G.J. N°576 del 20-5-2022 para la inclusión de un Órgano de Fiscalización plural. 6.- Creación y funcionamiento del Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPYM. 7.- Elección de las nuevas autoridades de O.S.D.E.P.Y.M., con la designación de: cinco (5) Directores Titulares, cinco (5) Directores Suplentes, un (1) Revisor de Cuentas Titular y un (1) Revisor de Cuentas Suplente, todos ellos con mandato de cuatro (4) años conforme lo dispuesto por el Estatuto Social y el Reglamento Electoral de OSDEPYM

Podrán participar de la Asamblea para considerar los puntos del Orden del Día, con exclusión del punto 7- "Elección de nuevas autoridades", todos los asociados titulares que no se encuentren en mora en el pago de las cuotas, pudiendo purgar cualquier morosidad hasta el día de la Asamblea General. A los efectos de la participación en el acto eleccionario de autoridades – punto 7, pueden ser electores los asociados titulares con al menos doce meses de antigüedad que no se encuentran en mora en pago de las cuotas pudiendo purgar cualquier morosidad hasta el día de la Asamblea General.

El padrón provisorio de socios y el resto de la documentación necesaria para el tratamiento de los puntos del Orden del Día establecidos, incluyendo Estatuto Social, Reglamento Electoral y los proyectos de modificaciones al Estatuto Social y al Reglamento Electoral, de conformidad a lo estipulado por la Resolución de la Inspección General de Justicia IGJ N°-0000576 de fecha 20 de mayo de 2022, estarán a disposición de los socios en la sede social sita en Reconquista 458 piso 2do de CABA a partir del día 20 de octubre de 2022, en el horario de lunes a viernes de 10hs. a 17hs.

La Junta Electoral, designada por el Sr. Interventor de la Obra Social con fecha 27 de septiembre del corriente, funcionará en la sede de OSDEPYM, sita en Reconquista 458, piso 2do. C.A.B.A. en el horario de lunes a viernes de 10 a 17 hs. La misma se encuentra integrada por 3 miembros titulares (Presidente y dos vocales) y un miembro suplente. Cada una de las listas oficializadas asimismo podrá designar un integrante para dicha Junta. A tal fin cada lista deberá comunicar formalmente a la Junta Electoral el nombre y apellido, DNI, Numero de Socio, domicilio y correo electrónico del integrante designado

Los socios podrán efectuar observaciones al padrón ante la Junta Electoral hasta el día 27 de octubre de 2022 a las 17 hs horas; poniéndose a disposición de los asociados el padrón definitivo el día 31 de octubre de 2022 a las 11 horas.

La elección de cinco (5) Directores Titulares, cinco (5) Directores Suplentes, un (1) Revisor de Cuentas Titular y un (1) Revisor de Cuentas Suplente será mediante el sistema de lista completa por el voto directo y secreto de los asociados títulares con un año de antigüedad en la afiliación.

Las listas de candidatos deberán ser presentadas para su reconocimiento y oficialización ante la Junta Electoral hasta el día 31 de octubre de 2022 a las 17 hs. Previamente se deberá designar un apoderado que deberá fijar un domicilio electrónico para las notificaciones de la Junta Electoral y solicitar a la misma que se registre el número y denominación con que la Lista será identificada en el proceso electoral. La presentación de las listas debe ser suscripta por su apoderado y deben acompañar a la misma la nómina de candidatos, la conformidad de cada uno de ellos respecto de su inclusión, el domicilio constituido electrónico a los fines de las notificaciones de conformidad a lo establecido en el Estatuto y en el Reglamento Electoral. Cada Lista deberá contar con el aval del tres por mil (3%o) de beneficiarios titulares de todo el país con al menos un año de antigüedad como socio. Dentro de ese total nacional deberá existir un mínimo del tres por mil (3%o) de socios titulares con un año de antigüedad del ámbito territorial de cada sucursal de OSDEPYM. Los avales deberán estar autenticados por autoridad competente o por el personal jerárquico de OSDEPYM autorizado al efecto. Deberá constar la denominación de la lista, su número y la nómina de candidatos titulares y suplentes

Las listas de candidatos deberán respetar la diversidad y equidad de género. Cada lista deberá fijar un correo electrónico para las notificaciones correspondientes de la Junta Electoral. La presentación de cada lista de candidatos deberá cumplir los siguientes requisitos: Nómina completa de candidatos titulares y suplentes. Conformidad autenticada por autoridad competente de cada uno de los candidatos. Denominación de la lista. Designación de apoderado con la conformidad autenticada por autoridad competente de cada uno de los candidatos de la lista Boleta electoral con la nómina integra de candidatos en soporte papel y soporte digital.

La elección se realizará mediante lista completa de los cinco (5) Miembros Titulares y los cinco (5) Miembros Suplentes, integrantes del Directorio y de los Revisores de Cuenta, un (1) Titular y un (1) Suplente, por voto directo y secreto de cada beneficiario titular.

En caso que alguna de las listas tuviera observaciones por parte de la Junta Electoral, los apoderados de las listas observadas tendrán plazo para su rectificación hasta 24hs, de ser notificadas de las observaciones. Serán oficializadas las listas de candidatos el día 4 de noviembre de 2022.

Las listas oficializadas y sus respectivas boletas serán publicadas en la página web de la asociación y comunicadas a los apoderados de todas las listas.

Conforme lo establecido en el Estatuto Social y en el Reglamento Electoral, podrán optar por el voto postal aquellos socios cuyo domicilio se encuentre a más de 100 kilómetros del lugar de votación. A tal fin se remitirà a solicitud del socio los sobres y las boletas correspondientes. El socio deberà remitir el sobre enviado con la boleta elegida y cerrado, dentro de otro en el que deberá constar su nombre y apellido y deberá incluir una copia del documento de identidad con la firma y aclaración del socio autenticadas por autoridad competente o por personal jerárquico de OSDEPYM autorizado al efecto. El sobre conteniendo el sobre interior con la boleta electoral y la fotocopia del DNI firmada y certificada, se remitirá a la Junta Electoral, a una casilla postal que la asociación reservará exclusivamente a ese efecto. Los sobres serán retirados de la casilla postal por la Junta Electoral pudiendo participar los apoderados de las listas participantes, también podrá designarse un escribano público para recibir y entregar los sobres con los votos. Los sobres con los votos de los socios que no adeuden cuotas sociales, serán colocados en la urna habilitada. Serán válidos los sobres recibidos hasta las 18 hs. del día hábil inmediato anterior del día de la elección.

Finalizado el acto electoral que será controlado por la Junta Electoral, la misma procederá a realizar el recuento de votos, y la proclamación de la lista ganadora.

En caso de oficializarse una única lista, la misma será proclamada sin necesidad de llevar a cabo el proceso pre-electoral, ni el acto electoral de votación.

Horacio Alonso INTERVENTOR

#### Opinión Por Mempo Giardinelli

#### Cipayos al timón, soberanía a la basura

orpresivamente, el viernes se conoció una inesperada y cuestionable decisión del Ministerio de Transportes. Y de enorme complejidad textual, además, como cuando se intenta suavizar un duro contenido.

Según pudo constatar esta columna, expertos consultados coincidieron en calificar con dureza la resolución Nº 625/2022 del Ministerio de Transportes, firmada por el Ministro Alexis Guerrera y según la cual prácticamente se regala definitivamente el río Paraná a las multinacionales. Así nomás, porque la decisión, descrita con lenguaje entre técnico y enrevesado bien puede ser considerada el acto final de la resignación argentina a recuperar el río Paraná.

Y es que esta resolución del MdeT empieza suavecito y determina de entrada, y hasta con cierta elegancia, que "esta gestión de Gobierno tiene como objetivo prioritario un Plan Nacional del Transporte que incluye consolidar un Sistema de Transporte Multimodal Articulado que disminuya

sigue intocado- licitaciones públicas nacionales e internacionales en favor de empresas extranjeras. Que es lo que vuelve a hacer ahora, al disponer la concesión de "señalizaciones, dragados y redragados (palabra que no existe) a todo lo largo del Paraná y hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales" en el Plata exterior.

Aquel Decreto de 2021 delegó en el MdeT la confección, suscripción y aprobación del contrato de concesión a celebrar con la AGP y en el cual se estableció la base tarifaria y el sistema de peajes. Así se aprobó el modelo de contrato de concesión para el mantenimiento de "la señalización, dragado y redragado" (nuevo sic) cuestionados por esta columna y otros actores. Y así una larga perorata juridicoide estableció que según la AGP "los puertos de los ríos Paraguay y Paraná Superior no han podido ser explotados en sus máximas capacidades porque la vía navegable troncal (...) requiere de inversiones en su





tiempos y costos, evaluar e incrementar la competitividad en puertos y vías navegables para reducir costos logísticos y conectar a las regiones productivas del país". Todo eso. Y además añade, en larguísima retórica, que "en materia de transporte fluvial y marítimo (y cita un montón de "Decisiones Administrativas") se determina que en el Plan Nacional de Transporte se prevé el fortalecimiento del rol de autoridad nacional en materia portuaria y de transporte fluviomarítimo, el avance con inversiones en infraestructura portuaria y de las vías navegables, y el impulso de planes, proyectos y programas de seguridad y mejora de la navegación en el canal troncal". Así reivindica para sí entender "los objetivos y políticas en materia de transporte" y enumera "supervisión, fomento y desarrollo técnico y económico, regulación y coordinación de los sistemas de transporte, y coordinación de las tareas y etc, etc".

Entonces apela al Decreto Nº 427/21, que esta columna cuestionó hace un año, cuando se estableció que durante 12 meses el río estaría a cargo de la Administración General de Puertos (AGP), decisión saludable pero insuficiente ya que no derogó el decreto 949/20, que es el que autoriza -y

modernización tecnológica integral, que han sido sucesivamente diferidas". En base a ello, ahora y por primera vez, se reconoce "la ausencia de una flota de marina mercante nacional competitiva que preste servicios específicamente a las cargas nacionales". Era hora.

Pero la larguísima perorata parece apuntar hacia otro objetivo, que aparece al final de larquísimas e intrincadas páginas: el Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y la AGP otorgado por aquel Decreto 427/21 establecía una tarifa de CERO (mayúsculas en el original) para el tramo Puerto de Santa Fe - Confluencia, "en continuidad del criterio establecido por el Acta Acuerdo ratificada por el Decreto 113/10 en el marco del anterior Contrato de Concesión de Obra Pública por Peaje para la Modernización, Ampliación, Operación y Mantenimiento del Sistema de Señalización y Tareas de Redragado (y dale con el SIC) y Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal". Así nomás, súper confuso todo. Y para colmo sin una sola palabra, ni una multa simbólica, por la sistemática desinversión de las empresas concesionarias que durante un cuarto de siglo explotaron el río, mientras ahora se dispone alegremente que sea el Estado -hoy fundido y con una deuda social gigante- el que cobre un peaje ínfimo.

¿De cuánto? El decreto dice que la AGP realizó un Estudio de Tráfico y Costos Operativos "a partir de la información de tráfico proporcionada por Prefectura Naval Argentina", a la que involucra -acaso injustamente- respecto de "las inversiones y costos suministrados por la Gerencia de Infraestructura y Planificación de la AGP" y un "Informe que sobre la Vía Navegable Troncal ha producido la Cepal, de la ONU, entre otros". ¿Y todo para qué? Para concluir que "a partir de los costos a cubrir, la tarifa internacional resultante debería ser de 1,47 dólares por Tonelada de Registro Neto (TRN) para el tráfico internacional proveniente o con destinos exteriores a la Sección II definida en el Anexo 8 del Contrato de Concesión, y que el mismo valor absoluto en pesos debería regir para los tráficos entre puertos de la República Argentina".

Luego sigue otra larga retahila para decir que la AGP, la Secretaría de Planificación de Transporte, la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante y la Secretaría de Gestión del MdeT propician el establecimiento del correspondiente peaje a ser percibido por la AGP, en su carácter de concesionario, en el tramo SANTA FE -CONFLUENCIA del RÍO PARANÁ. Un regalo vil, quién sabe a qué destinatarios.

Y peor aún, el decreto dice que "resulta conveniente convocar a una instancia de participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago". Lo cual, por 1.47 dólares la tonelada, está cantado que todos firmarán felices. Así se resuelve que la tarifa de peaje será nomás de 1,47 dólares por Tonelada de Registro Neto (TRN) para el transporte internacional, y "1,47 pesos (argentinos) por TRN para el transporte de ca-

Hasta aquí, en apretada síntesis, la disposición. Cuestionada de inmediato por reconocidos defensores de la Soberanía hídrica y considerada como "gravísima" por dos especialistas consultados. Uno de ellos, ingeniero naval, bramó que "la tarifa no puede ser inferior a 8 dólares la tonelada", que estimó como lo mínimo que "permitiría financiar obras portuarias, desarrollar una flota propia y garantizar seguridad al medio ambiente". Y otro, jubilado hace dos décadas, remató: "No tengo la menor duda de que es mejor cero que esto, porque el costo burocrático ya garantiza que el resultado sea nulo".

Lo cierto es que todo indica que, a este paso, la Argentina terminará desplazada del mercado internacional de granos. Ya con el cuento de la "Hidrovía" se perdió un 30 % del mercado internacional en favor de Brasil y Paraguay, cuya soja sale sin retenciones por nuestro río Paraná. Absurdo gigantesco, si los hay, y que no tiene más explicación que prácticas corruptas.

En este contexto, queda pendiente la pregunta del millón: ¿En qué posición queda el Presidente Alberto Fernández, que hace dos semanas anunció la puesta en marcha del imprescindible Canal Magdalena?

Por Juan Ignacio Provéndola

El 7 de octubre de 1977 Hebe de Bonafini salía de su casa en La Plata rumbo a la procesión hacia la Basílica de Luján con un pañal de tela atado a su cabeza: era el santo y seña que ella y otras madres de desaparecidos habían convenido para identificarse entre la multitud congregada en oración a la Virgen. Casi 45 años después, Hebe volvió a salir de su hogar con un pañuelo blanco para un hecho que traza el arco histórico de la asociación que preside, al tiempo que también la suya propia: el sábado se inauguró en Ensenada el Parque Madres de Plaza de Mayo, un espacio verde de 350 metros de largo por 35 de ancho que funciona como lugar de esparcimiento y memorial cerca de El Dique, barrio donde ella nació y se crió.

Esta creación es parte de una serie de trabajos que el distrito bonaerense realizará con Madres en su propio territorio, entre ellos la instalación de un espacio cultural de tres mil metros cuadrados que incluirá a la Universidad a la altura de Camino Rivadavia y 122, la calle que separa Ensenada de La Plata. El corredor verde inaugurado este sábado se desplaza entre las calles Echeverría y Masantonio con hamacas, juegos para niños, sitios de descanso y carteles que recorren la historia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde sus inicios hasta su continuidad en el tiempo y más allá de los reclamos por memoria, verdad y justicia, tal como su-

"No hacemos plazas para embellecer la ciudad y nada más, sino con un sentido ideológico y político", dijo el intendente Mario Secco.

cedió en sus intervenciones durante el estallido de diciembre del 2001, por caso.

"No hacemos plazas para embellecer la ciudad y nada más, sino con un sentido ideológico y político", reconoció el intendente local Mario Secco en el acto del que también participaron el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, y la Subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto, quién recordó a su padre, Manuel Belloni, militante de las FAP y asesinado por la Policía Bonaerense en marzo de 1971.

Acompañada por Visitación Loyola y Carmen Arias, Hebe de Bonafini tomó la palabra en nombre de Madres para cerrar una concurrida ceremonia que vio llenarse por primera vez el anfiteatro del parque, diseñado con la forma del

03

10 22 P112

Hebe de Bonafini en la inauguración del Parque de las Madres

### Parque y memorial en Ensenada

El corredor de 350 metros de largo tiene una línea de tiempo con los principales hitos de la historia de la Asociación.

pañuelo blanco atado cerca del límite con la calle Andrade en el barrio Villa Albino.

"Esto supera todo lo que uno puede esperar", dijo Hebe, visiblemente conmocionada. "El parque tiene un compromiso político muy profundo porque está en cada ítem y en cada lugar que paramos, en cada hecho que hicimos desde las tripas y el corazón. Léanlo con detenimiento cada lugar, no es cualquier cosa", añadió en relación a las postas y carteles con la historia de las Madres que el espacio reseña.

"Amo Ensenada. Nací aquí cerca, en El Dique, y tuve mis mejores maestros. Primero fueron mis padres, que me enseñaron el valor del trabajo, de las manos, de pensar para los otros. Y luego los de la escuela. Ahí me enseñaron lo único que aprendí, porque solo fui a la primaria", reseñó Hebe, quien hilvanó su pasado en la localidad con la lucha de las Madres y el vínculo con Mario Secco, a quien ella y sus compañeras conocían desde la época en la que lo llamaban "El municipal". "Lo veíamos protestando en una carpa. Y ahora hizo todo esto. No tengo palabras para agradecerle todo lo que está haciendo".

"Hoy, cuando venía para acá, pensaba que nunca más pensé en mí desde que se llevaron a mi hijo mayor. Salí a la calle como una loca desenfrenada, todavía no existían las madres. Me olvidé de aquella mujer que soñaba en el barrio El Dique, que se puso de novia a los catorce años, que se casó a los 18. Y hasta hoy no he parado", analizaba la presidenta de Madres en un discurso emotivo y despojado de todo tipo de guiones.

"Cuando hagamos política, pensemos bien. Porque política hacemos desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos. Ahí

empieza la revolución: cada mañana, cuando uno se levanta y empieza a pensar que voy a hacer por el otro que me necesita hoy. Eso me enseñaron mis hijos. Esa es la verdadera revolución política: pensar en el otro más que en nosotros mismos", agregó. Aprovechando la presencia del Carlos Gómez (cura de Punta Lara que alguna vez fue noticia por usar lenguaje inclusivo), Hebe contó: "Me casé por la Iglesia, pero no porque creía, sino por el vestido blanco. Dos cosas me hicieron cambiar. La primera fue una charla con el Papa Francisco cuando yo estaba muy enojada. Y después, un pibe que iba a una manifestación de la Virgen de Itatí en una lancha, le preguntaron si iba a pedir, y él dijo que no, que iba a agradecer. Cuando vi donde vivía, pensé que si él agradecía aunque no tuviera nada, quién soy yo entonces para no creer".



#### Pedido para frenar la xenofobia

Dirigentes y representantes de los Pueblos Originarios solicitaron al gobierno nacional que intervenga en el conflicto de Villa Mascardi, en Río Negro, para resguardar "a las personas que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu", y otras comunidades de la zona. El pedido fue a través de una carta urgente dirigida al presidente Alberto Fernández y algunos ministros, ante la convocatoria de pobladores apoyados por diputados de Juntos por el Cambio (JxC) a un banderazo en la zona. También pidieron una audiencia para llevar sus reclamos y sus propuestas.

"Venimos por este medio a solicitar que arbitre los medios necesarios para el resguardo de las personas que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu, otras comunidades y familias mapuche tehuelche de la Comarca Andina", apuntaron los representantes indígenas en la carta dirigida al presidente Fernández y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, de Seguridad, Aníbal Fernández, a la ministra de Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y al secretario

de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. "Se llevará a cabo una marcha que tiene como objetivo llegar hasta Villa Mascardi, convocada desde sectores con claras posiciones ideológicas violentas, racistas y xenófobas", agregaron exponiendo su preocupación.

La carta rindió sus frutos y la caravana de cerca de cien vehículos fue detenida por la policía de Río Negro a unos veinte kilómetros de la zona en la que los pueblos mapuches mantienen una toma de tierras que reclaman. De la movilización participó la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, una de las dirigentes del partido político del expresidente Mauricio Macri que confronta directamente con los reclamos de los pueblos originarios.

La carta fue enviada por el vocero de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, y el titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, Newen Loncoman. En el documento advirtieron que los organizadores de la caravana "son conocidos por sus expresiones de

odio para con el pueblo mapuche, e incluso en más de una oportunidad han llamado o incitado al ataque físico contra personas de distintas comunidades". A su vez agregaron que quienes realizaron la convocatoria "han reconocido en medios de comunicación la intención de generar un daño a la comunidad", y afirmaron que "el diputado Nacional Waldo Wolff, el legislador provincial Juan Martín y reconocidos agitadores sociales han publicado un video de convocatoria". Las comunidades sostienen que "varios hechos delictivos" deben investigarse. "El Poder Judicial de la provincia de Río Negro debe investigar, esclarecer y encontrar a los responsables. Más de cien millones de pesos se han volcado a la compra de equipamiento de vigilancia y seguridad" "que le permitirían dilucidar hechos, mecanismos, móviles y responsabilidades".

Los referentes indígenas quedaron a la espera de una respuesta de parte del presidente Fernández y sus ministros al pedido de audiencia para tratar el conflicto.



Hebe de Bonafini y Mario Secco, motor de la iniciativa.

#### MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Licitación Pública 29-2022 CON FONDOS NACIONALES (PROG. 37)

Expte. N.º 500- 001219-2022 11:00 Hs.

#### **OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA** CREACIÓN B° PIE DE PALO", DEPARTAMENTO CAUCETE

COMITENTE: GOBIERNO DE SAN JUAN - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS -SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO POR PRECIO GLOBAL. -

PRESUPUESTO OFICIAL PESOS: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, CIENTO TRECE CON 11/100 (\$187.866.113,11).

GARANTIA DE LA OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO DE EJECUCION:TRESCIENTOS SESENTA DIAS (360) CORRIDOS.

LA APERTURA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, A LAS ONCE HORAS (11:00 HS) EN SALA DE REUNIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SITO 5º PISO NUCLEO 01 CENTRO CIVICO AV. LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN 750 (O) CIUDAD (5400 SAN JUAN).

LOS SOBRES DE LA CITADA LICITACIÓN, SE RECEPCIONARÁN EN LA MESA DE ENTRADA DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 4º PISO NÚCLEO 01 HASTA LAS (10:30) HORAS:

CONSULTA DEL PLIEGO: LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA ESTARÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL GOBIERNO DE SAN JUAN- MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (https://mosp.sanjuan.gob.ar) A PARTIR DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2022. SI EL DÍA FIJADO PARA LA APERTURA DE LA PRESENTE LICITACIÓN RESULTARA NO LABORABLE SE REALIZARÁ EL PRIMER DÍA HÁBIL SUBSIGUIENTE A LA MISMA HORA Y LUGAR



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

#### MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Licitación Pública 28-2022 CON FONDOS NACIONALES (PROG. 37)

Expte. N.º 500- 001128-2022

#### OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA CREAR NIVEL SECUNDARIO B° SANTA MARÍA", DEPARTAMENTO CHIMBAS.

COMITENTE: GOBIERNO DE SAN JUAN - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS -SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO POR PRECIO GLOBAL. -

PRESUPUESTO OFICIAL PESOS: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 72/100 (\$141.224.949,72). -

GARANTIA DE LA OFERTA: 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRESCIENTOS SESENTA DÍAS (360) CORRIDOS.

LA APERTURA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, A LAS NUEVE HORAS (09:00 HS) EN SALA DE REUNIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. SITO 5º PISO NÚCLEO 01 CENTRO CIVICO AV, LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN 750 (0) CIUDAD (5400 SAN JUAN).

VALOR DEL PLIEGO PESOS: SIN VALOR

LOS SOBRES DE LA CITADA LICITACIÓN, SE RECEPCIONARÁN EN LA MESA DE ENTRADA DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 4º PISO NÚCLEO 01 HASTA LAS (8:30) HORAS DEL DÍA DE LA APERTURA. -

CONSULTA DEL PLIEGO: LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA ESTARÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL GOBIERNO DE SAN JUAN- MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (https://mosp.sanjuan.gob.ar) A PARTIR DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2022. SI EL DÍA FIJADO PARA LA APERTURA DE LA PRESENTE LICITACIÓN RESULTARA NO LABORABLE SE REALIZARÁ EL PRIMER DÍA HÁBIL SUBSIGUIENTE A LA MISMA HORA Y LUGAR.



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

#### Por Luciana Bertoia

Un día después de que Páginal12 publicara que había estado infiltrada en Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura, Isabelita renunció al último cargo que tenía en la esfera de la Policía Federal Argentina (PFA). Pese a haber pedido la baja al Cuerpo de Informaciones en 2004, había estado todos estos años formando a los nuevos cuadros de la fuerza tanto en la Escuela Federal de Inteligencia (EFI) como en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Iupfa). La persistencia en las estructuras de las fuerzas de quienes actuaron en la dictadura muestra los desafíos que aún tiene la democracia argentina -que el año próximo cumplirá 40 años.

Días atrás, en los tribunales de Comodoro Py recibieron el legajo de Isabel Correa como docente en la PFA. La carpeta muestra que la licenciada en Ciencias de la Educación empezó a desempeñarse como profesora en 1995, cuando aún reportaba en el Departamento de Protección del Orden Constitucional -más conocido como el POC-. El POC se creó hacia finales de 1983 y tuvo como primer jefe a Pedro Santiago Godoy, condenado como torturador en los centros clandestinos conocidos como Atlético-Banco-Olimpo (ABO). En los primeros años de la democracia créase o no-, tenían a su cargo la seguridad de los jueces que, entre otras cosas, debían investigar los crímenes de la dictadura. En 1994, el POC estuvo involucrado en la investigación del atentado a la AMIA -y en la destrucción de evidencia clave-.

A lo largo de más de 25 años como docente de la PFA, Isabelita dio materias como Actualización doctrinaria y Tendencias Políticas, Métodos y procedimientos de reunión –que básicamente se refiere a cómo conseguir información–, Metodología de la investigación y análisis o Análisis situacional. Lo hizo inicialmente en la EFI –donde llegó a ser la jefa de estudios– como en el Iupfa.

En 2013, la mujer fue denunciada por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré después de que el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) hallara en su legajo una constancia de que había estado infiltrada en Madres durante la dictadura. En esos años -particularmente en 1981-, otro exagente de la PFA Luis Alberto Martínez -conocido como "Japonés" mencionó a una mujer llamada "Isabelita" como la persona que estaba infiltrada en el grupo de Madres y familiares que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz. En el legajo de ella también figura que había aparecido en una denuncia hecha en el ámbito internacional.

Durante 45 años, Isabelita ja-

Renunció Isabelita, la infiltrada entre las Madres

## Espía y maestra en democracia

Hasta la revelación de **Páginal12**, la mujer daba clases a la Policía Federal. Expertos en derechos humanos reclaman cambios.

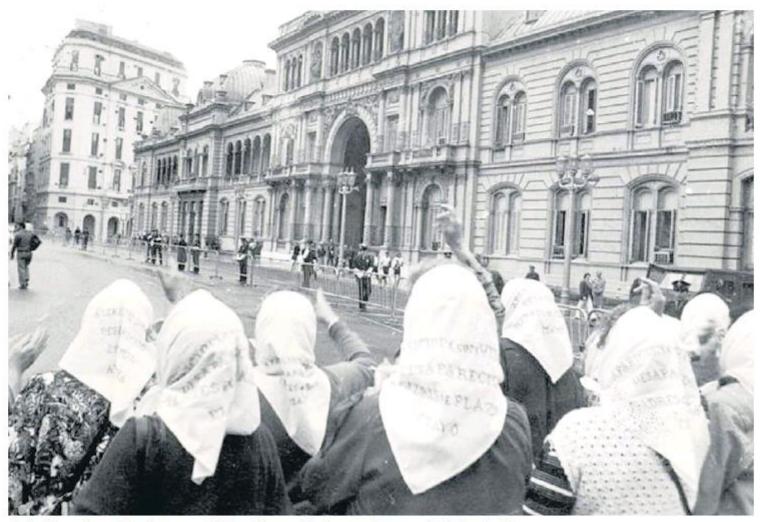

Isabelita es investigada por su infiltración en Madres y el grupo de la Santa Cruz.

más debió dar explicaciones –incluso siguió formando a las nuevas generaciones de integrantes de la PFA pese a haber sido denunciada por crímenes de lesa humanidad y por su vinculación con uno de los casos más emblemáticos de la represión: la desaparición de tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas.

"Cuando se han cometido violaciones masivas de derechos humanos, el Estado tiene una serie de obligaciones que van más allá de enjuiciar a los responsables", le dice a Páginal 12 Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. "Una de las medidas más importantes para la no repetición de los hechos es lo que se llama el proceso de vetting, que es sacar de las estructuras del Estado a quienes hayan estado involucrados directa o indirectamente en violaciones de derechos humanos", agrega.

"Si hay un plano en el que yo he detectado en países de todos los continentes una fuerte resistencia a llevar adelante ese proceso es el campo de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia porque el espíritu de cuerpo hace que sea muy difícil llevar adelante esa tarea. Eso genera muchos problemas. En el caso de Chile es evidente: a pesar de que el país se democratizó, las fuerzas de seguridad reaccionaron en la represión de las protestas de hace dos años con las mismas formas que reaccionaba la policía de (Augusto) Pinochet", ejemplifica el funcionario de Naciones Unidas. "Si se tiene a una persona que podría

trado en la comunidad judía— o Américo Balbuena, el espía que estuvo metido en la Agencia Walsh. No se ha desclasificado información más allá de la que se ha enviado a causas judiciales puntuales. "Los países, pasada una cantidad de años, no tienen ningún motivo serio que les impida desclasificar esa información. No proceder a la desclasificación lo único que termina generando es

A lo largo de más de 25 años como docente de la PFA, Isabelita dio materias como Tendencias Políticas, Métodos y procedimientos de reunión.

haber cometido crímenes en el desempeño de su tarea y luego es responsable de la formación de quienes van a llevar adelante tareas y trabajos de seguridad, el resultado es patético", resalta Salvioli.

El Cuerpo de Informaciones al que perteneció Isabelita es uno de los organismos de inteligencia menos conocidos e investigados. Es el mismo que integró José Pérez –Iosi, el espía que estuvo infilla impunidad de esas personas, por lo que, en ese supuesto, el Estado está incumpliendo por omisión", apunta Salvioli.

"Lo grave de esta situación no es esta mujer en particular, sino que ese instituto de formación siga funcionando de esa forma. Ella puede ser el testimonio de la continuidad de un modelo de policía que no es compatible con la democracia. En la democracia, nuestra lucha diaria es por des-

prestigiar la violencia y que ese lugar lo ocupe finalmente el Estado de derecho", dice Jorge Auat, extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

Para el sociólogo Daniel Feierstein, el foco debe ponerse en la falta de cambios reales en las fuerzas de seguridad en las últimas décadas. "Desnuda que no ha habido reformas en las fuerzas de seguridad durante todos estos años de democracia. La formación de las fuerzas no se resuelve con la introducción de una materia de derechos humanos. Es una medida cosmética que no lidia con el problema de fondo, que son las currículas, los docentes y el funcionamiento de estos cuerpos", sostiene.

"Siempre denunciamos que quienes actuaron en la dictadura siguieron siendo parte del aparato represivo del Estado y formando a las nuevas generaciones", aporta la diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad (FIT-U) Myriam Bregman. "Eso se ve claramente en el caso de Isabelita, pero no es solo eso: se puede advertir el contenido político de la persecución que ha realizado el Cuerpo de Informaciones de la PFA. Por eso, siempre hemos reclamado y ahora lo hacemos desde el Congreso nacional con un proyecto de ley- que se disuelva este organismo", insiste Bregman.

Durante la gestión de Sabina Frederic al frente de Seguridad se trabajó en una propuesta de reforma de la PFA en su totalidad -que incluía el Cuerpo de Informaciones- pero no llegó a hacerse pública.

"El Cuerpo de Informaciones tiene un vicio de origen: es totalmente secreto", afirma Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "Como nunca se desclasificó información, pueden pasar estas cosas como que una persona que podría haber estado involucrada en delitos de lesa humanidad siga dando clases porque nadie sabe quién es. Nunca se terminó de discutir qué hacer con el Cuerpo de Informaciones", remarca.

Litvachky, que es una de las expertas que estudian la relación entre la inteligencia y el sistema de justicia, va a estar presente el 13 y 14 de octubre en Montevideo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará el pedido de Memoria Activa para condenar al Estado argentino por su rol frente al atentado de la AMIA. "En esas audiencias vamos discutir el peso del secreto en la intervención de agentes del Cuerpo de Informaciones y la imposibilidad de reconstruir la verdad después de todos estos años", adelanta. Es un debate que Argentina se debe hace décadas.

LU 03 10 22 P12

Cambio en el régimen de importaciones y nuevo "dólar tecno"

## Llegan los anuncios para cuidar los dólares

El dólar soja le permitió al Banco Central embolsar casi 5000 millones de dólares de reservas que ahora Economía intentará preservar. En el Gobierno apuntan a las cautelares.



"Tenemos que cuidar cada dólar que entró", aseguró Massa el viernes.

en agosto demandó 795 millones. A raíz de esta situación, el gobierno viene evaluando desde hace varias semanas elevar el costo del dólar tarjeta, o dólar Qatar, como se lo conoce a raíz de quienes viajarán a apoyar a la selección al próximo mundial de fútbol en ese país.

Más allá de los rumores, en el gobierno sostienen que todavía no hay nada definido sobre este

Con el nuevo sistema para importar, se caerían casi 3500 cautelares que todavía no tienen resolución.

mercado cambiario y, el resto, ingresará hasta el martes.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dará a conocer este lunes un programa de ad-

ministración de comercio exterior para que las divisas que ingresaron durante la vigencia del "dólar soja" sean destinadas a la producción nacional. Se reemplazará el

Sistema Integral de Monitoreo Importaciones (SIMI) por otro esquema donde cada importador tendrá una cuenta corriente para cursar el despacho con fecha pre-

vista de pago de los dólares necesarios para concretar la operación.

De este modo, el gobierno busca dar respuesta a un pedido de la Unión Industrial Argentina y al mismo tiempo lograr que se cai-

gan unas 3500 cautelares que es-

El Programa de Incremento Exportador o "dólar soja" incentivó

la liquidación de 8.123 millones

de dólares de ese grano y deriva-

dos en septiembre -un mes en el que las exportaciones del agro

históricamente son un tercio de

ese valor- de los cuales 7.646 mi-

llones de dólares ya entraron al

En el Gobierno remar-

can que no buscan au-

mentar el control sobre

las importaciones sino

ordenar el sistema

actual.

tán pendientes de resolución.

El Banco Central embolsó 4.968 millones de dólares (64 por ciento del total ingresado a través del Programa) y culminó el mes con un nivel de reservas de 37.621 millones de dólares, unos 890 millones de dólares más que a principios de mes, ya que hubo que pagar un vencimiento de 2.600 millones de dólares al FMI. Ese último monto se recuperará en los próximos días cuando ingresen alrededor de 3.900 millones de dólares, una vez que el Directorio del FMI dé el visto bueno a la segunda revisión técnica del acuerdo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo el viernes que "tenemos que cuidar cada dólar que entró". En razón de ello, agregó, que este lunes serán comunicada "una serie de medidas para incrementar el volumen de exportaciones; y un nuevo sistema para que aquellos que hicieron trampa y consiguieron que jueces habiliten importaciones vean caído ese beneficio".

"Vamos a anunciar medidas para que caigan esas cautelares por las que algunos vivos consiguieron dólares para importar cosas que la Argentina no necesita", subrayó Massa durante la conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Hacienda. Lo que sostienen cerca del ministro es que los reclamos quedarían abstractos por haber sido hechos sobre un sistema que ya no tendrá vigencia.

También se está evaluando cambios en el régimen de licencias automáticas. Lo que se haría es exigirle licencias no automáticas a una serie de productos no esenciales, en su mayoría bienes finales. El objetivo es priorizar los dólares para el sector productivo. No obstante, en el gobierno remarcan que no buscan aumentar el control sobre las importaciones sino ordenar el sistema.

#### Dólar tecno

Este lunes también se anunciará un "dólar técno" que operará como un incentivo para el sector de los servicios básicos del conocimiento. Las firmas del sector podrían disponer libremente, de forma trimestral, del 30 por ciento del aumento de sus exportaciones respecto de 2021 y a ese porcentaje se podría sumar un 20 por ciento adicional si radican nuevos negocios en el país. El objetivo es que ayude a seguir incrementando el stock de reservas.

"Estamos construyendo una po-

lítica integral para motorizar el crecimiento estratégico de la Argentina a partir de la economía del conocimiento, una actividad cada vez más federal y transversal a toda la cadena productiva. Con las nuevas herramientas otorgadas a las empresas generamos ventajas que alientan la creación de empleo, promueven las exportaciones y estimula la formación y capacitación de nuevos talentos", destacó Sujarchuk.

Las exportaciones de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), alcanzaron, en el segundo trimestre de 2022, 2.060 millones de dólares, lo cual representa un 22,6 por ciento más que en el mismo período de 2021 y un 19,2 por ciento comparado con 2019.

#### EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercia Nº 4. Secretaría única de Morón, Departamento Judicial de Morón, sito en calle Brown esq. Colón P:1 Cuerpo C, Morón (1708), de Morón, cita por diez días a AYOBA S.A. para que en el término de diez dias (art 320 del CPCC) comparezca a hacer valer sus derechos en el presente juicio y conteste la demanda entablada por JOSÉ ANGEL REVECHINI, caratulado REVECHINI Jose Angel C/ BALBUENA Gonzalo Emanuel Carlos y otros S/ Daños y perjuicios Cumplimiento de contrato, bajo apercibimiento de nombrar un Defensor Oficial para que lo represente (art. 341 del CPCC).-

El presente debe publiquese por dos días en el Boletín Oficial y en un diario oficial de Capital Federal. Morón, marzo de 2.022.-

#### ¿Dólar Qatar?

El Banco Central informó el viernes que entre enero y agosto la cuenta servicios registró un déficit acumulado de 7119 millones de dólares, lo que representa un incremento del 288 por ciento respecto a igual período del año pasado. El mayor impacto provino del rubro "Viajes, pasajes y res de suba de este dólar hace ya otros pagos con tarjeta" que solo varias semanas.

punto. Lo que no quieren es que una suba del dólar tarjeta termine provocando un incremento de los dólares financieros. Además, desconfían del impacto real que puede llegar a tener esa suba porque la inmensa mayoría de los que viajarán al mundial ya pagaron los pasajes y la estadía, sobre todo luego de que empezaron los rumo-

#### Ministerio de Obras Públicas

#### Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

#### Licitación Pública Nacional N°DI-LPN 0050/22

Objeto: Contratación de la obra VX70017 "Obras Especiales Asociadas a A+T / C+T. Lote 1". Partidos de La Matanza, Morón y Hurlingham. Provincia de Buenos Aires

Presupuesto oficial: \$238.506.484,31 (no incluye IVA) - Junio 2022. Presentación de ofertas: hasta el 16/11/22 a las 13:00 horas en Tucumán 752, P.B., C.A.B.A.

Fecha de apertura: el día 16/11/22 a las 14:30 horas en Tucumán 752, P.B., C.A.B.A.

Consulta de pliegos: disponible en forma gratuita en la página web www.aysa.com.ar

Aclaraciones al pliego: vía web, podrán ser solicitadas hasta 10 días corridos antes de la fecha de presentación de ofertas.







Temas de debate Qué debe hacer el país para aprovechar este recurso natural

## La apuesta por desarrollo del litio

Argentina ocupa el cuarto lugar exportando 37.000 toneladas de litio desde solo dos desarrollos, pero incrementará esas ventas con los proyectos que entrarán en producción en Catamarca, Salta y Jujuy.

Producción: Natalí Risso

Por Nicolás Gutman \*

#### Recurso estratégico

ue finalmente el poder político declare al litio como recurso estratégico es fundamental para el futuro de nuestro país; sin olvidar que si se confirmara llega con décadas de atraso. Luciano Catalano, jefe de geología de la Nación entre 1922 y 1930 descubrió los yacimientos de litio de la Puna Argentina y fue enfático en que el país debía tener el control sobre su explotación y comercio. En 1964 como subsecretario de minería de Arturo Illia declaró ante el Congreso de la Nación: "El litio ha adquirido el carácter de elemento crítico de alta importancia en la defensa nacional, ello impone restablecer, con urgencia, la reserva fiscal de todas nuestras reservas nacionales".

La dictadura de Augusto Pinochet declaró al litio como recurso estratégico en 1976 y en 1983 promulgó un nuevo Código de Minería que dejó explícito que no se darían concesiones mineras a privados y extranjeros en los yacimientos de litio (Ley N°18.248). Bolivia declaró al litio recurso estratégico en la Constitución Nacional de 2009 y cuenta con un marco normativo específico. El Estado boliviano controla la propiedad, la explotación, el acceso y las actividades de extracción y producción. La participación de empresas privadas se da para la transferencia de tecnología e incorporar el conocimiento e inserción en las cadenas comerciales globales, obligando a las empresas extranjeras interesadas en el acceso y explotación de sus yacimientos a hacerlo siempre en asociación con la empresa nacional y en minoría accionaria, y solo para las fases de producción de baterías y de materiales catódicos.

Tanto en la dictadura militar de Pinochet que llegó a extremos de privatizar ríos y cuerpos de agua; hasta el gobierno indigenista de Evo Morales, pasando por la reciente nacionalización del litio por el gobierno mexicano de López Obrador y la declaración del gobierno de Donald Trump del litio como mineral estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos; el poder político global entiende el rol absolutamente estratégico del litio en la transición energética y capitalista actual; excepto en Argentina, que sigue sin un mínimo plan nacional más allá de correr atrás de los posibles negocios a los que ya estamos llegando tarde.

Esta declaración de por sí no va a generar ningún cambio si no se acompaña de difíciles pero urgentes decisiones y acuerdos políticos. En primer lugar, si bien la constitución reformada por el menemismo da la tenencia de los recursos naturales a las provincias, esto no impide tener un plan y una empresa nacional. Países unitarios como Chile y federales como México van en esa dirección, esto no afectaría en lo más mínimo los ingresos a las arcas provinciales, muy por el contrario, las negociaciones con las corporaciones globales desde el poder nacional tendrían resultados mucho más efectivos; hay que recordar que el producto bruto regional de las provincias litiferas en nuestro país son menores que por ejemplo una cadena de heladerías en Norteamérica. Países como Alemania todavía tienen dificultades para fabricar baterías de ion-litio para autos eléctricos debido a la complejidad de estas nuevas tecnologías, para Argentina sería un desafío gigantesco, aun en el marco del mercado ampliado del Mercosur, desde la soledad de las provincias del norte es simplemente imposible industrializar el litio y participar de las cadenas globales.

El litio no se debe considerar sujeto a regulación por el Código de Minería porque la Ley 24.804 de Actividades Nucleares aprobada en 1997 le otorgó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la jurisdicción sobre el litio en Argentina. El Código Minero fue pensado y formulado teniendo en mente los metales de la industria minera tradicional, los combustibles fósiles que alguna vez fueron regulados en Argentina por el Código Minero fueron sustraídos y regulados por ley específica, lo que permitió desarrollar la mayor empresa del país YPF. Lo mismo sucedió en Chile y Bolivia con el litio; mantener al litio bajo el régimen del código minero actual es el mayor impedimento para consolidar una empresa nacional de litio y beneficiarse de las riquezas litiferas, la declaración como recurso estratégico es solo el primer paso.

 Responsable del área ambiental del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y coautor de los proyectos de ley: Régimen legal de la explotación del litio y sus derivados: 2598-D-2016 y 2733-D-2014.

Por Bruno Fornillo y Ariel Slipak \*

#### Matriz neoliberal

ne habla y se miente demasiado acerca del litio, se sabe poco, casi nada cambia. El litio en la Argentina no es estratégico porque su precio haya aumentado de 7 mil a 70 mil dólares la tonelada. Tampoco porque lo requiera la industria de la electromovilidad global para imaginar que podría remplazar la incontable flota fósil por una eléctrica. Ni siquiera es un gran dato que haya sustantivas reservas en el país. El litio, en verdad, es estratégico porque puede contribuir a organizar un recorrido de transformación real en términos tecnológicos, políticos, ambientales y económicos para superar el modelo extractivo-financiero que hoy se profundiza y con-

¿Cómo? Apropiándose de la renta litífera, cimentando una verdadera cooperación entre sistema científico-tecnológico, entramado productivo y empresas públicas (Invap, CNEA, Fabricaciones Militares, Astilleros Rio Santiago, YTEC se interesaron por la temática), apostando por técnicas de extracción híper sustentables y creando una gestión democrática entre comunidades -dueñas ancestrales del recurso-, provincias y nación. Así, contribuiríamos a consolidar un nuevo vector de posdesarrollo enfocado en el bienestar de la población y en la transición socioecológica.

¿Qué tenemos? Un régimen de tenencia de matriz neoliberal que sustenta el gobierno corporativo transnacional-elitario provincial de los recursos y garantiza la externalización del litio con regalías insignificantes, pobrísimo control ambiental y nula participación de las comunidades originarias. Todos los proyectos están en manos extranjeras y gozan de incontables beneficios, como la estabilidad fiscal por 30 años. Una sola firma de las dos que operan en el Salar de Atacama de Chile reportó un pagó al fisco estatal de 2.198 millones de dólares en el primer semestre de 2022 porque abonan el 40 por ciento del royalty. Mientras que en la Argentina se pagó 12,1 millones de dólares durante 2020, según la CEPAL. Incomparable. Existen hoy en el país 2 proyectos en operación y 20 en estado avanzado. Cuando se consoliden, en apenas un par de años, no habrá marcha atrás. Para el litio, ningún poder ejecutivo tan fatídico como el

Aquí se beneficia la élite provincial (por las tenencias mineras que vende

para que exploten otros, por derrame insípido, por corrupción), pero no la provincia. Y el Poder Ejecutivo nacional evita enfrentarse con las provincias y con las corporaciones, tratando de que la realidad no explote para reproducirse. En el área tecnológica, donde más desarrollo poseíamos y donde el Foro de Especialistas de Litio supo agrupar a la totalidad de las líneas de investigación e innovación del país, el ministro Salvarezza financió a YTEC y la Universidad de La Plata una planta menor de baterías para terminar ahí, en vez de apostar a una articulación que podría haber sido mucho más robusta, federal y expansiva. YPF Litio busca "asociaciones con las empresas mineras provinciales para exploración del terreno", cuando el conjunto de las pertenencias ya están tomadas, actúa como si fuera una empresa más y plantea una apuesta de aquí a media década que supone, además, aceptar que el litio no pertenece a la Ar-

Hay un abanico de posibilidades para cambiar esta situación. De índole legislativas, como declarar al litio recurso estratégico, catalogado así en todo el resto de los países latinoamericanos, o acrecentar las rentas que recibe nación. De índole ejecutiva: asumir la ley que reserva el control del litio al área nuclear, a la CNEA, o fomentar una participación al 50 por ciento del empresas nacionalprovinciales en los proyectos, o también convocar a una Comisión Nacional del Litio que diseñe un mejor horizonte para con el recurso. Estas iniciativas, además, requieren soluciones que no impliquen profundizar el riesgo socioambiental y promover la aplicación de técnicas menos invasivas para el ambiente.

Nada de esto se logra, sin embargo, sin cuestionar el poder corporativo-provincial y su articulación nacional, verdadera gobernanza del recurso. El mar de argumentos para evitar esta necesaria confrontación solo profundiza la evaporación de la soberanía nacional y, dicho fácilmente, de un destino de bien para todas y todos.

\* También firman Martín Kazimierski, Jonatan Nuñez, Andrea Calderón, Elaine Santos, Melisa Argento, Florencia Puente, Martina Gamba, Gustavo Romeo y Gabriel Correa. Integrantes del Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes. http://geopolcomunes.org/

LU 03 10 22 P12

La cantidad de vehículos patentados durante septiembre ascendió a 34.563 unidades, un 8,4 por ciento que, en el mismo mes del año pasado, de acuerdo al reporte mensual de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara). De esta forma, en lo que va del año los patentamientos suman 321.511 unida-

El informe precisó que el resultado de septiembre en la comparación con agosto registró una baja del 9,9 por ciento ya que en aquel período se patentaron 38.341 unidades.

des, esto es un 4,7 por ciento más que en el mismo período

de 2021.

Entre los automóviles livianos y comerciales los patentamientos fueron liderados por Toyota con 6.712 unidades, el 20,9 por ciento del mercado. Le siguieron Renault con 4.607 (14,3 por ciento del mercado); Fiat 4.365; Volkswagen 4.295; Peugeot 2.932; Ford 2.622; Chevrolet 2.006; Nissan 1.431 y Citroen 946.

La venta de los modelos de autos y utilitarios más vendidos fue encabezada por el Fiat Cronos con 2.970 unidades, el 9,2 por ciento del mercado. En segundo lugar, quedó el Peugeot 208 con 2.454; Toyota Hilux 2.160; Volkswagen Amarok 1.892; Toyota Yaris 1.421; Renault Kangoo 1.368; Ford Ranger 1.334; Toyota Etios 1.273 y Toyota Corolla Cross con 1.091 unidades.

#### Llegar a 400 mil

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, afirmó que "lo que venimos haciendo los concesionarios es muy meritorio porque pese a las complejidades, que lejos de solucionarse se acumulan, no hemos tenido meses por debajo de las 30.000 unidades".

"A las complicaciones por la pandemia, se sumaron luego la falta global de chips, una creciente restricción de importaciones, un contexto mundial de guerra y recesión y el conflicto por la falta de producción de neumáticos", añadió Salomé.

El titular de la central de concesionarios proyectó que en todo el año se podría alcanzar la proyección inicial de patentar 400 mil unidades y que en el 2023 es cifra podría superarse entre un 6 y 8 por ciento.

"La macroeconomía está mejorando, el ministro de Economía ha logrado reestablecer la confianza lo que explica los 8.123 millones aportados por el dólar soja, no tengo ninguna duda de que podemos consolidar la recuperación con nuestro sector como protagonista", completó Salomé.

Los patentamientos treparon 8,4 por ciento, según informó Acara

## Aumentó la venta de autos en septiembre

Las ventas acumulan una mejora de 4,7 por ciento en el año. Toyota lidera al concentrar el 20,9 por ciento del mercado. El modelo más vendido es el Fiat Cronos.



Con respecto a agosto, se observó una caída de 9,9 por ciento.

#### Potenciar la cadena

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó el viernes que es momento de "potenciar más a la cadena automo-

triz para aumentar producción y exportaciones" de vehículos tras mantener encuentros con autoridades de Volkswagen Argentina y General Motors, con quienes abordó los planes de inversión que ambas compañías lle-

#### Creció 7,6 en agosto

#### Producción metalúrgica

a actividad metalúrgica registró un aumento interanual de 7,9 por ciento en agosto y acumuló un crecimiento del 7,6 por ciento en los primeros ocho meses del año, lo cual representa niveles por encima de los de 2019, según un informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). Con respecto al mes pasado la suba fue de apenas 0,8 por ciento.

Los sectores que más traccionaron al alza fueron Carrocerías, remolques y semirremolques (+17,3 por ciento), Equipamiento médico (+11,2) y Equipos y aparatos eléctricos (+10,8 por ciento), registrando aumentos por encima del promedio general. Los sectores Fundición (+2,6 por ciento), Autopartes (+6,2) y Maquinaria agrícola (+6,8 por ciento) registraron menor crecimiento en términos interanuales. Respecto del nivel de empleo, agostó registró un aumento de 2,4 por ciento frente al mismo mes de 2021.

La actividad creció 12,9 por ciento en Mendoza y 8,6 por ciento en la provincia de Buenos Aires, con un aumento de 9,4 por ciento en el conurbano y 7,5 por ciento en el interior de la provincia. Santa Fe (+4,9 por ciento) y Córdoba (+7,8 por ciento), en cambio, presentaron una desaceleración en el ritmo de crecimiento, con aumentos por debajo del promedio.

van adelante en el país.

"Seguimos trabajando con el sector para impulsar su cadena productiva, clave para el desarrollo argentino y que tiene un potencial enorme para generar más empleo de calidad", afirmó Mendiguren y puntualizó que "la prioridad es seguir creciendo mientras se ordenan las variables macroeconómicas".

El funcionario destacó a la cadena automotriz como un ejemplo a seguir en el camino de la transformación de la matriz productiva que necesita Argentina "porque hay capacidad de llevar la industria a la frontera tecnológica, tiene la capacidad productiva que solo está presente en un puñado de países a nivel mundial".

"Tenemos que fortalecer la transformación productiva de este sector para subir el volumen de producción, seguir exportando y dar más y mejor protagonismo a los proveedores nacionales", afirmó.

Mendiguren mantuvo un encuentro de trabajo con el CEO de Volkswagen Argentina, Marcellus Puig, con quien abordó los planes de inversión de la

compañía en sus plantas de Pachecho y Córdoba. La empresa automotriz invertirá entre 2022 y 2026 un total de 250 millones de dólares para la ampliación de la línea de producción de picks ups Amarok en Pacheco y el montaje de motocicletas Ducati en Córdoba, generando más de 500 puestos laborales. En la reunión con autoridades regionales de General Motors, el funcionario repasó los distintos proyectos de la compañía en Argenti-

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, afirmó el viernes que es momento de "potenciar más la cadena automotriz.

na que se encuentra finalizando una inversión de 300 millones de dólares para lanzar un nuevo modelo en su planta de la localidad santafesina de General Alvear, que será una versión local de la SUV Tracker.

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) -Proyecto: "CEN TEC METALÚRGICO CUYO" Financiado en el marco del Préstamo Nº 3174-

BID OC/AR-PROCER-Centros Tecnológicos, bajo las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras GN-2349-9 del Banco Interamericano de Desarrollo.

LPN Nº: 06/2022 -BD-NAC 3174 - Objeto: "Equipamiento auxiliar para oficina técnica de modelado 3D e ingeniería"

Retiro de pliego o consultas: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) - calle Adolfo Alsina Nº 1609 -Piso 2 (C1088AAO) CABA, Argentina; lunes a viernes de 11.00 hs. a 16.00 hs., o en http://www.adimra.org.ar/licitacionesprocerconsultas escritas a procer@adimra.org.ar Presentación de las ofertas: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), en la calle Adolfo Alsina Nº 1609 Piso 2 (C1088AAO) CABA, Argentina; hasta las 12:00hs, del 2 de noviembre de 2022. Apertura de las ofertas: calle Adolfo Alsina N° 1609 - Piso 2 (C1088AAO) CABA. Argentina; a las 12:30hs, del 2 de noviembre de 2022.

#### Por Natalia Aruguete

Varias semanas después del llamado "Plebiscito de salida" en Chile, gran parte de la ciudadanía no logra explicarse el aplastante triunfo del "Rechazo" a la nueva Constitución. En verdad, quienes apoyaban la opción de "el Apruebo" previeron este resultado, aunque no por una distancia de 20 puntos a favor de conservar una carta constitucional redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Páginal 12 dialogó con Yanina Welp, investigadora argentina y miembro del Centro de Estudios de la Democracia Albert Hirschman, en Ginebra, Suiza. Welp pone en tensión el actual mal funcionamiento de los partidos políticos y, al mismo tiempo, sostiene la necesidad de no reemplazar el sistema de representación democrático. Estos argumentos resultan elocuentes para el análisis del proceso constitucional en Chile, desarrollado en extenso en esta charla.

-; Por qué cree que los partidos no funcionan en las condiciones actuales, y por qué, según su mirada, la representación de los "independientes" tampoco sería una solución?

-Creo que, en el sistema político, hay un problema de incentivos; y quiero superar la idea de que hay buenos y malos. Personalmente, sé que hay proyectos malos, pero no es útil, para entender por qué el sistema político funciona mal, partir de esa base. Ciertos incentivos que buscan el interés individual pueden contribuir, a su vez, con el interés colectivo. Pero hay otros incentivos que contraponen el interés individual al colectivo. Creo que tal como funciona el sistema de partidos en la actualidad, los intereses de los partidos y los intereses generales se contraponen. De ninguna manera quiero promover la idea de una monocausalidad que explique esta problemática y, menos aún, sugerir que una única solución lo resolverá todo. Pero desde hace tiempo, observamos una tendencia a la personalización y la mercantilización, en el sistema político y en la campaña electoral, en particular.

-¿Qué efecto tiene esa personalización en la performance de la dirigencia política?

-El que atrae más la atención alcanzará más visibilidad v, probablemente, pueda llegar al poder. En ese campo, los partidos priorizan el hecho de alcanzar el poder, utilizando las dinámicas mediático-comunicacionales contemporáneas y recurriendo a promesas que, de movida, se sabe que no se van a poder cumplir o, al menos, buena parte de ellas. En paralelo, se da un estilo de ataque del adversario político coLa investigadora Yanina Welp analiza el rechazo a la nueva Constitución en Chile

## "Sin capacidad de integración se pierde la disputa"

Lo que dejó en evidencia el reciente plebiscito: el mal funcionamiento de los partidos políticos, los problemas del sistema de representación, las agendas fragmentadas de los sectores populares. El caso de Chile y la Argentina.

mo si se tratara de la destrucción de la Nación, se vive en una tensión permanente.

–¿Cómo se conjuga la estética de la personalización y esta relación con el adversario que des-

-Creo que eso contribuye a erosionar el debate público, porque vemos la política como una especie de partido de fútbol entre dos figuras. Perdón, me corrijo: el fútbol es más colectivo. En esa disputa entre candidatos, donde la polarización afectiva alcanza su máxima expresión, se crean identidades muy contrapuestas. Eso me parece muy preocupante. Aunque hay diferencias, como se ve entre Chile y Argentina.

-¿En qué consisten esas dife-

-En Argentina, esas identidades tienen una forma más abarca-

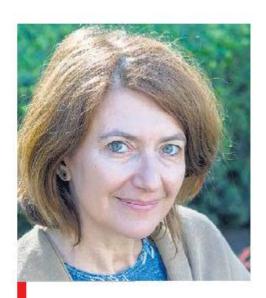

"Desde el campo progresista nos peleamos mientras el campo no progresista se unifica y gana territorio frente a mucha gente."

dora. En Chile veníamos observando tendencias más despolitizantes, en los últimos tiempos. Un comportamiento que cambió radicalmente a partir de 2019, en particular con el estallido.

-; A qué se refiere con el término "identidades abarcadoras" en referencia a la Argentina?

-Creo que hay más gente que participa de la disputa políticopartidaria. En Chile, había más gente que optaba por la abstención. Esto es muy importante para el análisis de Chile.

-¿Qué rol jugó la iniciativa social en el plebiscito en Chile, en relación con la abstención a la que se refiere? ¿Percibe algún cambio en el proceso constitucional?

-Estos dos ejes -participación y representación- son claves para entender el proceso constitucional en Chile, así como el funcionamiento de cualquier sistema político. La participación en forma de protesta abrió la posibilidad del cambio. La representación, aun funcionando muy mal, alcanzó el acuerdo que permitió iniciar el cambio constitucional. Estas dos claves son muy importantes y han sido muy mal entendidas. Chile es un caso emblemático de cómo se han entendido mal.

–¿Por qué cree que la política chilena entendió mal la participación y la representación? ¿Cómo pensarlo en relación con el proceso constitucional en Chile?

-En buena parte del debate mediático, esto se ha confundido. Sobre todo, en el ámbito del activismo. La crisis de representación se confunde, erróneamente, con una crisis de los partidos. Y se cree, en consecuencia, que se resuelve introduciendo participación ciudadana directa. Eso

supone pensar la participación no ya como un complemento sino como un reemplazo. Eso ocurrió con algunas fuerzas en Chile, que creyeron que la participación reemplazaría -y resolveríaesa crisis.

-; Qué efectos conlleva ese "reemplazo" del que habla?

-La representación no sólo tiene bases electorales. Una figura mediática, un activista, un líder o lideresa de un movimiento social son representantes autorizados por prestigio, porque hablan bien, porque la gente los quiere, entre otros factores. Entonces, cuando se cree que el problema reside en los partidos -presentándolos como la única mediación que funciona mal- y se propone la participación para reemplazarlo, se confunde todo. En realidad, necesitamos que todas las mediaciones funcionen mejor, también la de los partidos. Pero si ponemos el foco sólo en los partidos y la solución es eliminarlos, la problematización de la representación se vuelve muy restrictiva y se idealiza la participación directa.

-¿Acaso un mayor compromiso con las promesas y las propuestas programáticas habría contribuido a un mejor desenlace del proceso constitucional en Chile?

-Hay una dimensión del diseño institucional que no se puede perder de vista: la abstención. En el plebiscito de entrada votó la mitad de la población; en el de salida votó el 87%. Ahora, la representación no se opone a la participación, se opone a la exclusión. Y en Chile había muchos excluidos de la representación: los indígenas estaban excluidos; las mujeres no estaban lo suficientemente representadas; la población vulnerable y los jóvenes, tampoco. Toda la estructura de representación estaba dominada por un grupo bastante homogéneo, tanto en la derecha como en la izquierda. Y eso ha generado mucha tensión.

-¿Cree que el proceso constitucional generó algún cambio en el abstencionismo en Chile?

-En Chile, había altos niveles de abstención. En paralelo, observamos un alto nivel de participación no electoral. Suelo comparar este aspecto con Argentina, donde la gente, en general, está más integrada a las dinámicas sociales, donde hay redes sociales de contención que funcionan. En ocasiones, observamos también una dimensión clientelar que también incluye. Entonces, esa dimensión clientelar puede traer problemas, pero también trae espacios sociales, tanto en términos de provisión como simbólicos. Mi optimismo me lleva a leer eso como un mal menor, porque evita la anomia y crea redes. En cambio, el estallido en Chile se lee como algo muy positivo desde fuera, y coincido en que tiene un elemento positivo en tanto abre una ventana de oportunidad que la élite política no estaba abriendo, que se resistía a abrir pese a todas las señales previas que hubo.

-Pero...

-Pero, al mismo tiempo que el estallido abre esa ventana de oportunidad, evidencia también las dimensiones de un problema enorme que no se resuelve en dos días. Por eso es que se llega al plebiscito de salida en esta situación. También sería un error dar por fracasado el proceso. La historia se sigue escribiendo.

-¿Cómo caracterizaría las condiciones en las que se llega al plebiscito de salida?

-Había un elevado nivel de expectativa, pero poca capacidad de



"Tal como funciona el sistema de partidos en la actualidad, los intereses de los partidos y los intereses generales se contraponen."



Bernardino Avila

organización por la elevada fragmentación, por la inexperiencia de algunos de los que integraban la Convención y, finalmente, por la enorme presión mediática sobre los errores que cometió la convención. En mi opinión, la Constitución no es mala; creo que hay cosas que podrían mejorarse, pero no es ese el problema. Vengo de Viena, donde estuvimos hablando mucho de Chile. Algunos planteos apuntaban a que la Constitución es mala y por eso la gente votó en contra. Pero luego resulta que los mismos académicos que la critican admiten no haberla leído. Volvemos a la cuestión de las mediaciones. Yo estoy convencida de que el problema principal no fue la Constitución.

-¿Por qué cree, entonces, que ganó el "Rechazo" a la nueva Constitución?

-Creo que las mediaciones -los medios, en particular- ejercieron una influencia significativa. Enfatizaron los aspectos que funcionaron mal -que hubo unos cuantos-aunque, quizás, estos no tuvieron tanta incidencia en el resultado final. No creo que ni el convencional que votó desde la ducha ni el "señor barbaridad total" (N. de la R.: se refiere a Rodrigo Rojas Vade), que inventó estar enfermo de cáncer porque sentía que había empatía con él, hayan incidido en el texto final de la Constitución. Rojas Vade renunció, se fue y se siguió trabajando en el texto de la Constitución. Sin embargo, el desprestigio permanece. Los miembros de la Convención no consiguieron convencer, los partidos se fragmentaron, se generó mucha incertidumbre.

-Al reflexionar sobre el resul-

tado del plebiscito de salida, algunos investigadores en Chile plantean que faltó una mayor articulación con los partidos opositores. ¿Cuál es su mirada sobre el rol de la oposición, en general, y sobre la articulación con los partidos opositores, en particular?

-Hasta 2019, la política en Chile ha estado dominada por dos grandes coaliciones. A partir de 2019, se produjo esta primera elección de la Convención, cuyo resultado es una Convención muy fragmentada donde buena parte de quienes participan no vienen del esquema de representación tradicional. Y una Convención Constitucional no es un partido ni un gobierno, trabaja de otra manera, cambia los ejes del debate. Allí hay una arena de incertidumbre muy elevada. Las oposiciones -donde hay varios partidos tradicionales- están haciendo su juego. La derecha está fragmentada y la centroizquierda tradicional también, pero aun así han hecho sus cálculos. Mientras que los independientes llegaron con sus agendas propias. Creo que eso también puede ser problemático y es un aspecto que está muy presente.

-¿En qué consiste ese proble-

–Hace unos días escuchaba a una colega muy indignada frente a las críticas a la política identitaria. Allí hay una disputa. Por ejemplo, hay grupos que están subrepresentados ¡y deben ser representados! Pero estoy convencida de que, si el concepto de la ciudadanía se diluye, ello redunda en política identitaria. No digo que defender esas causas automáticamente quede confinado a una política identitaria, pero creo que, si estos reclamos se hacen desde agendas sectoriales, la noción de ciudadanía se erosiona.

-¿Cómo compatibilizar estas agendas?

 Creo que, para compatibilizarlas, las demandas de los sectores subrepresentados - ¡que son absolutamente legítimas y hay que atenderlas!- deben hacerse desde una redefinición de la comunidad política. Hay que integrar a las comunidades indígenas porque Chile es un país democrático e inclusivo. Si eso se hace desde un discurso restringido a la causa indígena se percibe como un antagonismo. Ese antagonismo se explica, en parte, porque cada grupo va con su agenda, sin que se perciba que les importe el resto de las agendas.

-¿Cree que la Constitución se creó con ese espíritu? ¿Eso explica el triunfo del "Rechazo" en el plebiscito de salida?

-Yo quiero ser enfáticamente cuidadosa con este aspecto, porque acompaño esas causas. Pero hay una suerte de "sectorialización" en la dinámica que experimentó la Constituyente. Es decir, si un sector va con su agenda sin incluir otros reclamos -por ejemplo, el reclamo de que el aborto sea libre y gratuito sin importar el cuidado del medio ambiente, que es promovido por otro sector-, se corre el riesgo de fragmentar agendas frente a los sectores de la derecha, especialmente la derecha radical, que mantiene agendas muy homogéneas y consolidadas.

-¿Cómo se sale por arriba de esa sectorialización?

-Hay que generar proyectos integradores. Sin capacidad de integración se pierde la disputa. Desde el campo progresista nos peleamos mientras el campo no progresista se unifica y gana territorio frente a mucha gente que puede sentir incertidumbre frente al cambio; una incertidumbre que hay que atenderla como legítima.

-¿Dónde se falla en la disputa de esos territorios?

-Por ejemplo, yo nací en el campo, en una localidad de 200 habitantes del distrito de Gualeguaychú llamada Irazusta, en el sur entrerriano. A esas personas, ciertas causas les parecen delirios provenientes de Marte. Se los acusa de ser dinosaurios o "chungos", pero es gente pobre y vulnerable en muchos sentidos. Hay que hacer una pedagogía, no se puede partir de una superioridad moral frente a gente que tal vez está en una situación peor que muchos de los intelectuales que

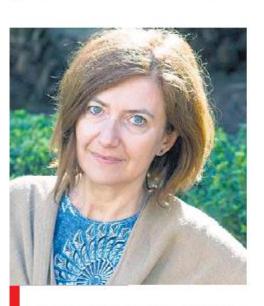

"La compatibilización de las demandas de los sectores subrepresentados debe hacerse desde una redefinición de la comunidad política."

defendemos estas agendas. Eso me parece peligroso, no solo en el caso puntual de la Constitución en Chile sino también en Argentina. Tenemos que estar advertidos de las tensiones que generan esas políticas, me niego a partir de la base de que "es claro y natural que esto es así".

-En sus escritos ha planteado la necesidad de salir de la dinámica de una "campaña permanente" durante las gestiones de gobierno. ¿Qué inconvenientes trae eso?

-Estos incentivos perversos que genera el sistema -que los incentivos de la oposición sean "poner palos en la rueda", por caso- hacen que no se logre resolver los grandes problemas de un país. En Argentina, la deuda externa o la inflación son ejemplos claros. No niego que haya agendas en tensión, las hay y la política importa. Pero si ciertas cuestiones se resolvieran en un acuerdo nacional, se centraría más la agenda. Sé que esto a mucha gente le parece un horror, pero quizá sea una forma de encontrar una solución a la inflación, que puede no ser tan perfecta, pero sería un principio de solución a un problema que arrastramos desde hace décadas.

-¿Qué otro tipo de incentivos podrían cambiar esto?

-Hay temas definidos como de interés nacional, que comprometen a futuras generaciones. Entonces, creo que esos temas deben ponerse a consideración de la ciudadanía mediante un referéndum; eso cambia los incentivos. Por caso, si el acuerdo con el Fondo Monetario al que llegó Guzmán se hubiera ratificado por la vía de un referéndum, se habrían resuelto, incluso, algunos problemas en la Coalición en el gobierno.

−¿Cómo?

 Le habría dado incentivos a quienes manifestaron su discrepancia con un acuerdo que tuvo lugar en un contexto en el que se sabía que había poco margen. Por empezar, habría generado otros incentivos para la oposición política, que manifestó que no apoyaría ese acuerdo dado que ellos tendrían que pagar después el costo. Patricia Bullrich dijo: "el problema de los 45 mil millones de dólares (...) es una bola de fuego para el próximo gobierno". Lo que se leía es: sabemos lo que hay, pero no vamos a pagar el costo electoral apoyando esto. Si se buscara ratificar ese o cualquier otro acuerdo mediante un referéndum, por caso, ello obligaría a explicar el porqué es un buen acuerdo y avanzar en una línea clara. Hoy los cambios en el gobierno tal vez achiquen los márgenes para conservar una agenda propia y, en cambio, haya que adoptar ciertas agendas que son propias de otros actores.

#### **I PACHELO**

#### Continúa el tercer juicio

El juicio a Nicolás Pachelo y a dos vigiladores por el crimen de María Marta García Belsunce, cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, se reanudará esta mañana con testigos propuestos por la fiscalía tras un receso de dos semanas, informaron fuentes judiciales. La audiencia comenzará a las 11 en los Tribunales de San Isidro, ubicados en Ituzain-



gó 340, cuando el fiscal Patricio Ferrari y sus colegas Andrés Quintana y Federico González presentarán más testimonios. Los funcionarios judiciales habían anunciado que restan dos audiencias para terminar de exponer a todos sus testigos, por lo que, de ser así, fueron 30 jornadas sólo para testimonios de la parte acusadora en el marco de los juicios por el crimen de María Marta.

#### CÓRDOBA

#### Trans condenada

Una mujer trans fue condenada a prisión perpetua por el crimen de su pareja, a quien ató y le provocó más de 20 lesiones con una cuchilla y un destornillador, y luego asesinó de tres golpes con un hierro, el 8 de noviembre de 2020, en la ciudad cordobesa de Deán Funes. El fallo de la Cámara de la Novena circunscripción Judicial y de un jurado popular recayó sobre Rocío Rojas Apaza, a quien



le atribuyeron el homicidio doblemente calificado por el vínculo y ensañamiento de Luis Miguel Demetrio (32). El hecho ocurrió en Deán Funes, donde la ahora condenada argumentó que era víctima de violencia de género pero el MPF sostuvo que "quedó demostrado que, la violencia existía pero a la inversa (...) descartándose la violencia de género".

Una mujer comenzará a ser juzgada hoy por el secuestro extorsivo seguido de muerte del adolescente Matías Berardi, cometido en 2010 en Campana, en el segundo debate oral que se llevará a cabo por este caso, luego de fracasar un intento de la defensa por acordar una pena menor en un juicio abreviado.

El abogado que representa a la familia Berardi, Eduardo Durañona, informó hoy que al no llegarse a un acuerdo entre la fiscalía y la defensa en cuanto al monto de la pena a cumplir, hoy a las 9.30 se iniciará el debate que tendrá a Alexia Souto Moyano sentada el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín.

"Todo va a quedar como estaba previsto en un principio debido a que la fiscalía y la defensa no se pusieron de acuerdo con el monto de la pena a homologar en el juicio abreviado", explicó Durañona, quien agregó que la primera audiencia se realizará de manera virtual. Por su parte, Souto Moyano llega al juicio acusada del delito de "secuestro extorsivo seguido de muerte agravado por tratarse la víctima de un menor de edad".

Este es el segundo debate oral al que será sometida la acusada por el secuestro y crimen de Berardi del que se cumplieron 12 años días atrás-, ya que en uno anterior, realizado en 2013 y en el que fueron condenados otros 10 acusados, fue absuelta.

No obstante, esa decisión fue revocada luego por la Cámara Federal de Casación, que ordenó la realización de un nuevo proceso. Por tal motivo, la familia Berardi se prepara otra vez para enfrentar un debate.

"Nosotros creemos que el hecho de que ella fuera menor (tenía entonces 17 años) no la justifica para nada de haber participado y haber sido cómplice. Sobre todo, cuando nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento ni voluntad de no querer ser parte... hubo testigos menores que ella que arriesgaron su vida declarando", dijo María Inés Daverio, madre de Matías.

Con 16 años, Berardi era el mayor de cuatro hermanos y cursaba el quinto año del colegio Saint George de Escobar cuando la madrugada del 28 de septiembre de 2010 regresaba de una fiesta de egresados en la Capital Federal y se bajó de una combi en Panamericana y Ruta 26 para volver a su casa en ese partido del norte del

Según surgió de la investigación, Matías fue secuestrado allí por una banda integrada por un clan familiar -matrimonio, hijas, cuñados y amigos involucradosque lo mantuvo en cautiverio en una casa de la avenida Sarmiento 407 de Benavídez, partido de Tigre, desde donde se realizaron los primeros llamados extorsivos a sus

Una mujer que había sido absuelta vuelve a ser juzgada

## Segundo juicio por Matías Berardi

Hubo 10 condenas. Casación ordenó un nuevo juicio a una acusada por el secuestro y muerte del adolescente. El crimen ocurrió en 2010.



Matías Berardi había logrado escapar pero fue recapturado.

padres para exigirles un rescate de 30.000 pesos.

Pero tras pasar 14 horas cautivo, el adolescente logró escapar, salió a la calle y pidió ayuda entre los vecinos, a quienes les dijo que lo tenían secuestrado, pero no logró que nadie lo refugiara y la banda lo recapturó y decidió asesinarlo. No obstante, antes de hacerlo, los secuestradores llamaron por última vez para saber cuánta plata había reunido la familia, que exigió una prueba de vida que nunca llegó.

El cadáver de Berardi fue hallado al día siguiente en un camino de tierra a 300 metros de la ruta 6, en Campana. Lo habían asesinado de un tiro con una pistola 11.25, que ingresó por el omóplato derecho y le ocasionó la muerte.

En el primer juicio de 2013, el TOF 3 de San Martín condenó a prisión perpetua al herrero Richard Souto y a Néstor Maidana, Damián Sack, Gabriel Figueroa y Gonzalo Alvarez. También condenó a penas de 24 años de prisión a Ana Moyano; a 17 años de cárcel a Jennifer Souto Moyano; a 19 a Celeste Movano; a 21 a Federico Maidana y a 18 a Elías Vivas.

Los jueces de aquel debate no pudieron comprobar que Alexia Souto Moyano, otra de las hijas de Richard Souto y Ana Moyano, haya estado en el galpón donde estuvo retenida y ocultada la víctima, por lo que la absolvieron. Sin embargo, en 2016, la Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de todos los imputados v revocó su absolución.

#### Viajaba en moto cuando intentaron robarle

#### Se mató huyendo de un robo

Una mujer de 47 años que viajaba de acompañante de su esposo en una motocicleta murió luego de chocar el rodado contra un camión cuando escapaban de dos motociclistas que intentaron robarles en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El hecho ocurrió el sábado a la noche en la intersección de las calles Madrid y Petrelli del mencionado partido del sur bonaerense, donde acudieron los policías tras ser alertados de que había ocurrido un accidente de tránsito.

En el lugar, los efectivos encontraron a una

mujer que había fallecido como consecuencia del choque de una moto marca Honda Twister contra un camión "plancha" de la empresa ACA.

Según los voceros, el conductor de la moto que chocó era el esposo de la mujer fallecida quien refirió a los uniformados que, momentos antes del accidente, dos delincuentes a bordo de una moto intentaron robarles y efectuaron varios disparos.

Los investigadores lograron establecer el domicilio e identidad de los presuntos autores del hecho y los detuvieron.

# ¡FELICITACIONES!

**OBJETIVOS PERO NO IMPARCIALES** 



MARTIN FIERRO DE ORO ALEJANDRO DOLINA (2020)

PERIODÍSTICO SEMANAL

EL GATO ESCALDADO (2019)

LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

SERGIO ALTIERI - LA GARCÍA (2019)

PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO - PRIMERA MAÑANA

LAS TAPAS DE PANCHO (2020)

INTERÉS GENERAL DIARIO

LA VENGANZA SERÁ TERRIBLE (2020)

LABOR EN CONDUCCIÓN

**ALEJANDRO DOLINA** (2020)

LABOR PERIODÍSTICA

CYNTHIA GARCIA (2021)

MOVILERO

ALAN LONGY (2021)

**SERVICIO INFORMATIVO** 

AM 750 (2021)

PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO PRIMERA MAÑANA

LA GARCÍA (2021)

LABOR EN PRODUCCIÓN

EMANUEL HERRERA - LA GARCÍA (2021)



MARTÍN FIERRO

#### Por Dolores Curia

"¿Qué cómo nos cambió la vida el cannabis? Imaginate esta escena: Salomé, mi hija, durmió durante 17 años con los ojos abiertos. Su patología no se los dejaba cerrar. Hace seis años que los cierra y está mejorando su vista. Y hace seis años que no tiene más convulsiones. No sufre más los síntomas más graves del autismo, está totalmente conectada con la vida. Hoy, con 23 años y va a zumba, va a clases de cocina, chatea con WhatsApp, hace la vida de cualquier adolescente. Tiene por supuesto un retraso madurativo sí, pero es ella".

La que habla es Berta Thachek, activista madrynense y madre de una joven con encefalopatía crónica de origen no evolutivo. Hace años lucha por el derecho a cultivar cannabis para uso medicinal, en su provincia. No sólo logró que la justicia le permitiera hacerlo, primero para su hija, y después en el marco de una asociación de madres de niñxs y adolescentes, usuarixs medicinales. Ahora, la organización que lidera acaba de recibir un terreno en las afueras de esa ciudad de Chubut, cedido por el estado provincial, nada menos que en las cercanías de la división montada de la Policía.

"Al principio conseguía el aceite en Mendoza y de Córdoba, atravesando varias provincias hasta llegar a Chubut. En uno de esos viajes secuestraron una encomienda antes de llegar a Sierra Grande y terminé en un juzgado federal de Viedma. Entonces me abrieron un acta, juna causa federal! Y recién ahí entendí lo que me estaba pasando: estaba en una situación grave. Entonces contraté a una abogada, que ahora es la abogada de nuestra asociación, Sol Cuyini Mariana Guzmán. Ella logró la anulación de la causa. Y la jueza que estaba haciendo en ese momento un amparo a María Eugenia Zar, que es la abuela de Juaco en San Antonio Oeste, otro usuario medicinal, me devolvió los goteros y casi que me exigió que hiciera un amparo acá en Chubut y me dio una carta de recomendación. Yo solicité el amparo y a los ocho meses me salió, soy la única mamá que lo consiguió acá en esta ciudad".

Después de esa experiencia con la Justicia, Berta se siguió asesorando con cannabicultores, "sobre todo con uno que conocí en una jornada en San Antonio Oeste con Eugenia Zer, que estamos muy conectados con San Antonio. Ahí conocí cannabicultores de todas las edades, muchos hoy son mis amigos. El primero fue un chico de Neuquén que me dio las semillas y me enseñó a cultivar y a hacer yo misma el aceite para mi hija. Al principio distintos chicos me

Dirige la Asociación de Cannabis terapéutico de Puerto Madryn

## Cosecha cannabis en la policía

Berta Thachek logró un amparo judicial. Para que no le robaran las plantas, le cedieron un espacio en la policía local.

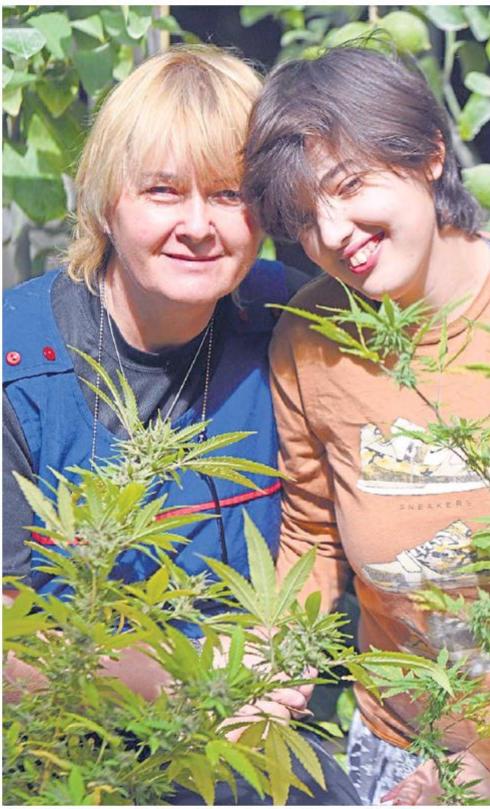

Berta Thachek v su hija Salomé, a quien le dedica su cuidado.

"Yo solicité el amparo y a los ocho meses me salió, soy la única mamá que lo consiguió acá en esta ciudad."

guiaban por teléfono y después aprendí a manejarme con cierto conocimiento de base y videos de YouTube. Cada tanto lograba enganchar alguna jornada sobre el tema y estudiaba por mi cuenta, miraba los videos de Manuel Gúzman, por ejemplo, que es un médico español muy recomendable. Y sigo estudiando, no paro de estudiar", cuenta con la voz entrecortada por el viento que sopla

en la ruta 3, que une Rawson con Puerto Madryn, desde la banquina donde paró su auto al recibir el llamado de este diario.

Poco después de lograr el amparo, en Madryn y más allá corrió la noticia de que Berta hacía aceite y que funcionaba muy bien. "Y mucha gente que lo necesita empezó a preguntarme, a pedirme ayuda. Como no podía correr el riesgo de dar el aceite y que me quitaran el amparo, a mi abogada se le ocurrió hacer una asociación cannábica: éramos en un principio cinco mamás, cuatro abogadas, dos cannabicultores, una contadora y una secretaria". Así, en julio de 2020, conformaron la Asociación de Cannabis terapéutico de Puerto Madryn.

"Buscamos desde un principio que cualquier madre pueda cultivar tranquila con fines medicinales, que si se sufre algún robo pueda denunciar, que no tengamos allanamientos en nuestras casas, ni causas federales y que ya no haya más presos por cultivar y lo fuimos logrando", explica Berta. Pero una vez sorteados esos problemas empezamos a tener otros: muchísimos robos de plantas. Todo el mundo sabía que yo las tenía en mi casa y entraban a mi casa a llevarse nada más que eso. Después de varias de esas situaciones, conseguí reunirme con el intendente y el secretario de gobierno, y se les ocurrió buscar un predio donde fuera seguro, entonces nos sugieren que empecemos al cultivar en el predio de la policía montada".

No fue fácil lograr que los agentes aceptaran que estas mujeres iban a empezar a cultivar marihuana en un territorio de la fuerza: "Tuvimos muchas reuniones, muchas dificultades hasta que logramos hacerle entender que la marihuana es la medicina que todos nosotros usamos —cuenta Berta—. Hay muchos prejuicios y la policía no tiene formación en estos temas. Cada pequeño paso es un trabajo enorme".

Una vez que consiguieron el predio, hubo que pensar en las características del clima patagónico: "necesitábamos containers para cultivar adentro porque acá es muy frío y hay mucho viento, el clima no es bueno para las plantas. Así es que el subsecretario de Seguridad y Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Rubén Becerra, y el intendente, Gustavo Sastre, se pusieron en contacto conmigo, por esa vía llegué hasta el Gobernador y finalmente conseguimos el dinero para comprar los containers", que ahora esperan dentro del predio policial los primeros brotes.

#### Por Pablo Esteban

La tecnología, como producto cultural, ha transformado, transforma y transformará a la humanidad. Desde hace décadas -aunque en el presente cada vez adquiere más fuerza- existe un movimiento intelectual y filosófico que postula el transhumanismo. ¿Qué implica? El reemplazo del homo sapiens por una versión mejorada: más inteligente, más fuerte, mejor adaptada y capaz de desarrollar habilidades renovadas. Gracias a la convergencia tecnológica, postulan sus voceros, será posible mejorar a la especie tanto física como emocionalmente y conducir al tan anhelado progreso global.

Bajo esta premisa, los transhumanistas son personas que aceptarían, eventualmente, integrar sus cuerpos de manera definitiva con las máquinas. En los hechos, va está sucediendo: buena parte de la población occidental destina una parte considerable de su tiempo pegada a sus teléfonos celulares y a múltiples pantallas. Pero este colectivo va más allá: apuntan a crear cuerpos mecánicos, a traspasar el contenido de los cerebros a computadoras muy sofisticadas para conseguir la inmortalidad.

En este sentido, los conceptos tan arraigados de especie y evolución podrían dejar de tener sentido por completo. ¡Se podría seguir hablando de seres vivos? ¿De qué manera podría redefinirse el concepto de ser humano? ¿Qué sucedería si la gente comenzara a morir cuando lo dispusiera? ¿Cómo se reformularía la identidad? ¿Dónde quedaría la subjetividad? Lo que aún significa más: ¿dónde quedarían las creencias, las religiones y todos los remedios simbólicos que se emplean para afrontar el miedo a perecer?

La idea que sostienen es sencilla: el humano, a pesar de contar con todas las chances de construir un mundo mejor, profundiza la desigualdad, promueve la violencia y, con ella, el aniquilamiento de sus pares y el ambiente. Los transhumanistas proponen un cambio como necesario y urgente. La biología y la tecnología confluyen para brindar respuestas, solo que las promesas pueden sonar un tanto utópicas. O distópicas, según como se lo mire.

### ¿Y si la inmortalidad, finalmente, fuera posible?

El problema de las proyecciones de los transhumanistas es que envuelven problemas éticos de difícil solución. De hecho, ya bastante revuelo provoca reflexionar en torno a los trabajos del futuro y responder al interrogante de si las máquinas podrían reUna corriente plantea trasplantar el cerebro a máquinas para ser mejores y no morir

### Utopía o locura, la idea de anular la muerte

Según el transhumanismo, la ciencia y la tecnología harán posible que humanos y máquinas puedan integrarse. Los reparos bioéticos y los límites difusos entre ciencia y ficción.



Trasplantar el cerebro a máquinas no es nuevo como idea. El cine ya lo hizo.

sus trabajos.

El transhumanismo plantea que, a partir de las tecnologías, sería posible detener el envejecimiento, el dolor y, en último término, la mortalidad. ¿Cómo? Desde su perspectiva, en un futuro cercano, gracias a las bondades de la ciencia y la tecnología (y de aportes sustantivos provenientes de la ingeniería genética, la nanotecnología y la biología sintética), sería factible conservar la esencia de cada individuo en una computadora y vivir para siempre en entomos virtuales.

A partir de aquí, el anhelo de la inmortalidad que la ciencia, la religión y el arte han intentado comprender, imaginar y representar, respectivamente, podría convertirse en una realidad. Desde las levendas en torno al Santo Grial, el congelamiento moderno de Walt Disney (bajo la técnica de criogenización, que impos a bajas temperaturas), pasando por la piedra filosofal de Harry Potter y Las intermitencias de la muerte de José Saramago, hasta aterrizar, sin escalas, en al-

emplazar a los seres humanos en plica la preservación de los cuer- narra que la suspensión de la dumbre que los personajes de Samuerte por tiempo indeterminado causaría problemas económicos, políticos, religiosos y morales. Con una "huelga de muerte", el autor describe -del mismo modo

> "El hombre diseñado para nacer y morir supera en la inmortalidad virtual la angustia ancestral por la muerte."

gunos capítulos emblemáticos de la serie Black Mirror.

En Las intermitencias de la muerte, el nobel portugués José Saramago se pregunta qué pasaría si un día cualquiera de cualquier año la gente dejase de morir. Si se interrumpiera, en efecto, el ciclo de la vida. Si la vida fuera eterna pero no solo para unos pocos sino para todos y todas. Para empezar,

que ocurrió con la pandemia- el descalabro que se inicia con las autoridades sanitarias que, pronto, advierten cómo la infraestructura se ve desbordada. Si la muerte abandona su letalidad y se toma un descanso, los viejos -explica el autor- se convierten en un estorbo y la vejez eterna se ubica como el único destino de la humanidad. Pronto, es tal la incertiramago claman a coro: "Si no volvemos a morir no tendremos futuro". La moraleja es explícita: la muerte es necesaria, la muerte

En "Sociedad pantalla. Black Mirror y la tecnodependencia", el filósofo Esteban Ierardo analiza cómo en un capítulo de Black Mirror (San Junípero) se aborda la inmortalidad digital, lograda a partir de la construcción tecnológica. "El hombre diseñado para nacer y morir, supera en la inmortalidad virtual la angustia ancestral por la muerte, pero dentro de un cielo que, por ser artificial, quizá solo ofrezca una pálida inmortalidad irreal", señala el analista cultural.

Desde su punto de vista, el conflicto en torno a la muerte y la inmortalidad (el deseo de superar la muerte física) recorre la historia de la humanidad, desde los hombres de las cavernas hasta los

cascos de realidad virtual. En el siglo XXI, el transhumanismo cree en un planeta en que las civilizaciones se liberen de las enfermedades y de la degeneración que provocan. La información mental alojada en el cerebro podría, piensan, migrar a un soporte informático para desarrollar nuevas subjetividades.

Desde aquí, el transhumanismo es un "movimiento que aspira a la reinvención del hombre, a la superación del cuerpo orgánico a través de un posthumano u hombre postorgánico". Y continúa: "La idea directriz del movimiento es que el irrefrenable avance tecnológico provoca el rediseño de lo humano mediante el mejoramiento artificial de sus capacidades físicas e intelectuales. El hombre mejorado que en su primera fase multiplicará su tiempo de vida posible, aumentará su longevidad para, luego, beber el elixir de la vida inmortal".

#### Bioética: más preguntas que respuestas

Con computadoras que cada vez se vuelven más inteligentes con la capacidad de experimentar aprendizajes cada vez más complejos y no solo útiles para la automatización de tareas repetidas-, llegará un momento en que la humanidad podría pasar a ser artificial de manera definitiva. Así es como las ficciones futuristas, lejos de constituir meras imágenes ilusorias, constituyen una posibilidad. E, incluso, para muchos humanos, una chance deseable. La vieja discusión en tomo a los Apocalípticos e Integrados de Umberto Eco parece reeditarse

En 2045, según Ray Kurzweil, referente de Sillicon Valley y del transhumanismo, sucederá un proceso denominado "Singularidad tecnológica": un punto de inflexión para la inteligencia artificial, en donde podría producirse de manera definitiva este salto tecnológico y las computadoras superarán en complejidad a las personas. A partir de aquí, si los humanos se integrasen de manera definitiva a las máquinas, sobrevendrían algunos interrogantes más.

Por caso: ¿quiénes podrían y quiénes no acceder a esa condición posthumana? ¿La brecha tecnológica podría incrementar aún más la brecha económica? Los humanos que no se integren a las máquinas: ¿deberían obedecerlas? Si bien la intención es ir hacia un futuro mejor, thay alguna certeza al respecto? En definitiva: ¿qué asegura que las máquinas que los humanos crean no se volverán contra los propios humanos? Las mismas preguntas de hace décadas que se realizan en un mundo cada vez más aterrador.

pablo.esteban@pagina12.com.ar

#### I COVID-19

#### Registran 2.935 casos

El Ministerio de Salud reportó 40 muertes por coronavirus y 2.935 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 34,5% menos de casos que el domingo pasado (4.482). De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes disminuyó 4,7% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 42 fallecimientos. De esta manera,



suman 129.937 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.711.355 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 284 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 40.3% en el pa-

#### I FERIA CUI

#### Cinco mil personas

Más de 5000 personas participaron de la Feria del Mundo CUI, organizada por el Centro Universitario de Idiomas de la Facultad de Agronomía de la UBA. La Feria se organizó en torno a más de 110 actividades, centradas en los 25 idiomas que se dictan en el Centro. La cocina italiana, el karaoke coreano, las danzas típicas como la árabe y las luchas medievales fueron de las más concurridas.



También concitaron mucha atención las charlas en lenguas originarias, el lenguaje de señas y las comidas típicas de Brasil y Chile. "Este año transitaron más de 5000 personas interesadas por la vasta oferta de idiomas y su cultura. Siempre trabajamos en la importancia de conocer integralmente un idioma, y la cultura es fundamental para lograr este objetivo", dijo el director del CUI Roberto Villarruel.

La joven víctima de violación grupal en Córdoba

## De alta, tras diez días internada

Fue hallada el 18 de septiembre, tirada al costado de una ruta. Hay tres detenidos. Había presentado 28 denuncias por amenazas.



Los médicos creen que tendrá tres meses de rehabilitación física.

tuvo su hermana en declaracio-

nes televisivas. Durante estos cuatro años de hostigamiento, "les quemaron la casa, agredieron a un miembro de la familia y a ella le juraron que volverían a atacarla", remarcó González Quintana, a La Voz del Interior.

Hay un total de nueve hombres y una mujer denunciados.

Por un acusado de abuso de niños

#### Ofrecen recompensa

El Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de hasta 5 millones de reiteradas oportunidades durante pesos para quien aporte información que permita la localización de un hombre que está prófugo e imputado por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores

en la localidad de General La Madrid, provincia de Buenos informaron Aires, hoy fuentes oficiales.

"Se recompensará con sumas que van entre los 2 millones y medio de pesos y 5 millones de pesos a quien aporte información fehaciente que permita su locali-

zación y detención", informó la cartera de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado, se informó que la orden de captura ha sido dictada por ser considerado autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante doblemente

agravado y corrupción de menores agravada en concurso real, en los años 2011 y 2015, en la ciudad de General La Madrid, provincia de Buenos Aires.

El prófugo, identificado Cristián Eduardo Díaz, de 48 años y

1.65 metros de estatura, es de tez morocha, contextura física mediana, ojos marrones y cabello oscuro corto.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Olavarría del Departamento Judicial Azul.

Según el Ministerio de Seguridad, quien tenga información sobre el paradero de la persona buscada deberá comuni-

calía interviniente. Las fuentes indicaron que se asegura reserva de identidad y

carse al 0221-4293015 o a la Fis-

"Fractura en la pelvis; lesión en la zona baja de la espalda; mutilación en la lengua, por la extirpación violenta de un piercing".

estos seres humanos -señaló el letrado-. No hay otra explicación que quisieron matarla".

La joven de 25 años que

fue encontrada, el 18 de

septiembre pasado, "tirada" al

costado de la ruta Circunvalación, al sureste de la ciudad de Córdoba, tras haber sido viola-

da por un grupo de hombres, re-

cibió el alta luego de permane-

cer más de 10 días internada. Este sería el tercer ataque sexual

que la muchacha sufrió de parte

de las mismas personas, a quie-

nes además ya había denuncia-

Todavía "no se puede mover,

no habla y tenemos que alimen-

tarla", detalló la hermana de la

víctima, y señaló que los autores del abuso sexual son tres hom-

bres que asediaban a la joven damnificada y a su familia, des-

Los estudios posteriores al ataque revelaron que la joven sufrió una "fractura en la pelvis; lesión en la zona baja de la espalda; mutilación en la lengua, causada por la extirpación vio-

lenta de un piercing; escoriacio-

nes en el cuerpo, que serían

consecuencias de haber sido

arrastrada por el asfalto de la ru-

ta; y traumatismos menores". El

personal médico estima que, al

menos, le llevará tres meses de

rehabilitación para recuperarse

En las últimas horas, detuvie-

ron e imputaron a tres hombres por los delitos de "lesiones",

"abuso sexual con acceso carnal

gravemente ultrajante", "robo"

y "tentativa de homicidio", informó el Ministerio Público Fis-

De acuerdo a la investigación

preliminar, la víctima fue halla-

da por un automovilista "tirada

y sin posibilidades de moverse

por sí misma", en la banquina

de la ruta Circunvalación, con-

tó el abogado de la familia, Car-

"Da escozor el nivel de sadis-

mo, bestialidad y perversidad de

los María González Quintana.

fisicamente.

cal.

Tres detenidos

de hacía cuatro años.

do 28 veces por amenazas.

#### Violación grupal reincidente

El primer ataque habría ocurrido en 2018, luego de que la víctima asistiera a una cena entre amigos antes de salir a bailar. "Uno de ellos le juró que la iba a violar cuantas veces quisiera y que la iba a matar", sos-

"Esperamos que se investigue la razón por la cual, a pesar de haber más de 20 denuncias previas, los funcionarios judiciales no consiguieron evitar el terrible desenlace", continuó el abogado.

El letrado también cuestionó la falta de respuesta del Estado y la Justicia, pues la joven ya había denunciado el primer abuso sexual en 2018, y hace seis meses el segundo. "Este es el tercero, todos cometidos por las mismas personas", cerró Quintana.

pressreader

confidencialidad.

Las cifras oficiales de Indonesia reconocen 125 muertos por aplastamiento

## Críticas a la policía por desatar la estampida

El presidente Joko Widodo ordenó revisar la seguridad en los estadios. Consideran que las fuerzas policiales no deberían haber utilizado gases lacrimógenos.

Tras la estampida que dejó al menos 125 muertos en un estadio de fútbol en Indonesia, muchas voces se alzaron este domingo para denunciar la violencia policial y el uso de gases lacrimógenos que desató la estampida mortal.

El país estaba de luto tras la muerte de al menos 125 personas en una estampida en una cancha de fútbol, una de las peores tragedias jamás ocurridas en un estadio. Los hechos, que también causaron 323 heridos, tuvieron lugar el sábado por la noche, en la ciudad de Malang, en el este de la isla de Java.

Seguidores del Arema FC invadieron el terreno de juego del estadio Karnjurhan luego de que su equipo perdiera 3-2 ante el Persebaya Surabaya, la primera derrota ante su archirrival en más de dos décadas.

La policía intentó persuadir a su manera a los aficionados, de regresar a las gradas y dispararon gas lacrimógeno. Esto provocó que la muchedumbre se dirigiera rápidamente hacia las salidas, donde muchas personas quedaron atrapadas.



La policía intenta impedir el acceso al campo.

Numerosas víctimas murieron pisoteadas o asfixiadas. Las autoridades redujeron finalmente a 125 el balance de muertos, explicando que algunos fallecidos habían sido contabilizados en varios hospitales. "El balance es por el momento de 125 muertos. 124 cuerpos fueron identificados, falta por identificar uno. Algunos

nombres fueron registrados dos veces porque algunas personas fueron referidas a otros hospitales y se inscribieron dos veces", dijo a la cadena Metro TV el vicegobernador de la provincia de Java Oriental, Emil Dardak.

"Los muchachos pasaban con víctimas en brazos", contó el entrenador chileno del Arema, Javier Roca, a la radio española Cadena Ser.

"Fue una avalancha. Nunca había pasado nada así en el estadio, y se vio colapsado por la cantidad de gente que quería huir. Creo que la policía se extralimitó", aseguró. "Viendo las imágenes, quizás podrían haber usado otras técnicas", aseguró.

Varios supervivientes describieron cómo los espectadores en pánico se aglomeraron cuando les lanzaron gases lacrimógenos.

"Los policías dispararon gas lacrimógeno y automáticamente la gente corrió para salir, empujándose unos a otros, y eso causó muchas víctimas", declaró Doni, un espectador de 43 años que declinó revelar su apellido.

El presidente indonesio, Joko Widodo, ordenó el domingo revisar la seguridad en los estadios tras la tragedia. En un mensaje por televisión, Widodo ordenó al ministro de Deporte y Juventud, la policía nacional y la asociación local de fútbol "realizar una evaluación a fondo de los partidos de fútbol y los procedimientos de seguridad".

I MÉXICO

#### El Orlene bajó de 4 a 3

El huracán Orlene perdió fuerza en su camino hacia la costa mexicana del Pacífico y bajó de categoría 4 a 3, mientras se aguarda que toque tierra continental el lunes por la noche, informaron el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense y la Comisión Nacional de Agua (Conagua). "Orlene es un huracán de categoría 3 en el Saffir-Simpson", dijo el NHC en su último reporte,



que se ubica a 135 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco (oeste) y a 185 kilómetros de Islas Marías, consignó la agencia AFP. Se desplaza hacia el norte a 13 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora. La madrugada de este domingo alcanzó la categoría 3 y horas después la 4, que lo ubicaba como "extremadamente peligroso". Sin embargo, al perder intensidad en las últimas horas, el NHC informó que se espera que se debilite aún más, pero puede volver a tomar fuerza cerca de las Islas Marías, un archipiélago del estado de Nayarit (noroeste). Orlene tocará tierra entre los municipios de Escuinapa y Rosario, Sinaloa (noroeste), y Tecuala, Nayarit, para luego debilitarse tierra adentro.



Páginal 12 en Chile

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa Desde Santiago

El camino para una nueva constitución en Chile se ha entrampado tras la feroz derrota en el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre donde el "Rechazo" al nuevo texto obtuvo 61% frente al 38% del "Apruebo". Un resultado sorprendente, considerando que casi el 80% de los chilenos aprobó la idea de cambiar la Carta Magna de 1980 –hecha en plena dictadura de Pinochet- en el plebiscito de entrada en octubre de 2020. Y por otro lado, que esta propuesta, realizada por una Convención Constituyente, donde la derecha era minoría, garantizaba derechos ciudadanos como el acceso a la educación y salud, el cuidado al medio ambiente, una mayor fiscalización a la actividad empresarial y reconocimiento a los pueblos originarios y las diversidades sexuales.

Y es justamente la derecha, que sintiéndose ganadora, ha pasado del discurso de colaborar a hacer una nueva constitución "que nos una". Es decir, ni la de 1980 ni la propuesta actual, sino una "diferente". Algo que cautivó al electorado que desconfiaba de la Convención debido a numerosos episodios, amplificados a rabiar por los medios chilenos, como supuestas fiestas durante uno de sus viajes a provincia, un convencional que fingió tener cáncer (y que renunció al cargo) y otro que votó desde la ducha pero también a supuestos contenidos como el fin de la libertad religiosa y la propiedad privada divulgados sobre todo en redes sociales.

Esta sensación de triunfo les ha permitido ir dilatando el proceso, a pesar de que el gobierno progresista de Gabriel Boric ya había anunciado un nuevo plebiscito para elegir una nueva convención e incorporar un panel de expertos para trabajar sobre lo ya propuesto. Durante su reciente gira por Nueva York y entrevistado por CNN, el presidente había señalado que "No puedes ir más rápido que tu gente. He dicho esto antes, pero pretender estar adelantado a tu época es una forma elegante de estar equivocado (...) "el veredicto de la gente en Chile, en mi opinión, fue 'queremos cambios, cambios profundos, pero queremos mantener lo que hemos ganados en las últimas décadas"".

En esa misma gira, donde pronunció un discurso en la ONU y se reunió con Justin Trudeau y el expresidente Obama, Boric habló del marco del nuevo texto constitucional, "con bordes más claros, que eso lo tienen que definir en el Congreso, quizás con plazos más acotados, recogiendo la experiencia anterior y con apoyo de comités de expertos y gente que contribuya a hacer la conversación más fácil y digerible para todos".

La idea de "bordes", aunque co-

La oposición en Chile dilata una nueva Constitución

## La derecha traba la senda constituyente

Boric llama a escuchar al pueblo, para no cometer los mismos errores que en el proceso anterior. Necesita llegar a acuerdos.



Boric busca convertirse nuevamente en el conductor del proceso.

mentada y sobreanalizada por el mundo político, no fue muy bien recibida en la oposición. El oficialismo, que no tiene otro camino que buscar acuerdos ya que todo este proceso se jugará en el Congreso donde no tienen mayoría, ha ido girando hacia la idea de "bases constitucionales".

La oposición, tras un mes de reuniones y negociaciones, al menos tienen claro lo que busca: garantizar la mirada de expertos (por sobre la de constituyentes elegidos popularmente), resguardar el sistema político (en la nueva constitución se había fijado el fin del senado, por ejemplo) y el sistema económico, que sería lo principal. Estas reuniones están fijadas para el martes y jueves de esta semana. E incluso ronda la idea de hacer otro plebiscito de "entrada" para comprobar si los chilenos realmente quieren una nueva constitución en este nuevo ciclo.

I EFE

En efecto: este sábado se anun-

ció el fin del uso de la mascarilla (barbijo) y la solicitud del "pase de movilidad" para ingresar a lugares cerrados. Algo que acompañado por la llegada de los primeros días realmente calurosos junto a fin de mes, donde los chilenos reciben sus sueldos, la sensación en las calles es levemente optimista tras años de protestas, idas a las umas, teletrabajo y restricciones. Algo que evidentemente será utilizado políticamente.

"La ciudadanía nos ha dado esta lección: no quieren un extremo a otro ni que haya excesos ni incertidumbres", señaló la presidenta de Evopoli -el sector más "progresista" de la derecha-Luz Poblete, dejando claro que si hay una nueva constitución será bastante parecida a la actual. Boric, por otro lado, busca convertirse nuevamente en el gran conductor del proceso, tal como lo fue de la fallida nueva constitución, donde él ayudó a gestar el Acuerdo por la Paz en noviembre de 2019 que pavimentó el camino a la nueva constitución y ayudó a encausar el estallido social iniciado un mes antes. Ahora ha

La oposición busca garantizar la mirada de expertos, resguardar el sistema político y el sistema económico, que sería lo principal.

señalado la importancia de saber escuchar al pueblo, de estar atento a las demandas y no encerrarse en una burbuja política: "quienes defendieron la opción Rechazo en el reciente plebiscito constitucional no cometan el mismo error que cometimos en nuestro sector". Esta semana se verá si le hacen caso.

#### Dos candidatos de extrema derecha peleaban la capital

#### La alcaldía de Lima, en manos ultras

Los peruanos votaron ayer para elegir nuevos alcaldes y gobernadores, en unos comicios en los que la atención estuvo puesta en la disputa por el codiciado sillón municipal de Lima. La encuesta a boca de urna de la firma Ipsos, divulgada al momento del cierre de los centros de votación, marcó una ventaja ajustada para el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga sobre el general retirado Daniel Urresti, con 26,8 por ciento a 25,8 por ciento, y mostró más relegado al exfutbolista George Forsyth, con el 19,4 por ciento de los votos. Teniendo en cuenta el margen de error del sondeo, habrá que esperar los resultados oficiales.

López Aliaga fue el protagonista de la polémica del domingo, al denunciar que el logo



de su partido en la boleta electoral aparecía descolorido y mostrarla a las cámaras ya con su opción seleccionada, lo que provocó la denuncia de los otros candidatos, debido a que no está permitido exhibir el voto. Urresti, que votó poco después, denunció a los medios que López Aliaga había incurrido en una infracción, mientras que la Fiscalía le abrió una investigación por el presunto delito de "publicidad ilegal del sentido del voto".

Los tres favoritos a la alcaldía de Lima compitieron por la presidencia de Perú en 2021 y perdieron ante el maestro rural de izquierda Pedro Castillo. En la capital peruana la votación empezó con retraso en algunos locales por la ausencia de los encargados de las mesas, que son designados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ON-PE). Las elecciones regionales y locales se celebraron con la convocatoria a votar de más de 24,7 millones de ciudadanos, llamados a elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 distritales.



#### Cultura & Espectáculos

SERIES

From, por Universal Plus

I TEATRO

Fiesta Nacional del Teatro, en el Chaco

I MUSICA

La despedida de la No Smoking Orchestra Una fiesta con los Guns Visto & oído

#### Adiós a Bin Valencia, exbaterista de Almafuerte

Bin Valencia, baterista reconocido por haber sido parte de Almafuerte desde 2001 hasta la disolución del grupo en 2016, murió el sábado a los 61 años mientras actuaba junto a Sirio, la banda que integraba con sus dos hijos y su esposa, en La Quadra Rock Club, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. La noticia fue dada a conocer a través de un escueto mensaje de Claudio "Tano" Marciello, compañero suyo en Almafuerte en sus redes sociales, en el que publicó una foto suya acompañada de la leyenda: "Te fuiste del escenario. Qué campeón!!! Buen viaje, Bin". Poco después se sumó Ricardo lorio, líder de Almafuerte, quien escribió en sus redes sociales: "Con profundo dolor queremos hacer llegar a todos sus familiares, allegados, amigos, nuestro pesar y condolencias de parte de todos los que formamos lorio".



AM 750

## ATHE LE FIETL

El Oro para Dolina y las múltiples distinciones a diferentes profesionales premiaron a una radio joven, pero con firmeza de veterana: en un panorama colonizado por las noticias falsas y las omisiones, los Martín Fierro se entienden como un incentivo para seguir creciendo.

"Sabato decía que los seres humanos generalmente estamos solos en casi todos los momentos de nuestras vidas. Somos islas y es muy difícil comunicarse. Cada tanto, entre estas islas, se forman algunos puentes que son el amor y el conocimiento. Y la radio es un intento de que esos puentes lleguen todavía más lejos: allí, donde ni siquiera soñamos". La frase de Alejandro Dolina, Martín Fierro de Oro 2020, sirve como perfecto marco a la noche de celebración de AM 750, una radio que desde hace ya doce años porfía en su espíritu de tender puentes, de encontrar vínculos con oyentes que no se sentían representados por la oferta del éter.

Ese amor, ese conocimiento y el profesionalismo del equipo que desde 2010 le da vida a la 750 explotó en la noche del sábado, cuando la entrega de los galardones de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina dio como resultado una cosecha de diez estatuillas, repartidas en la producción de los últimos tres años, con la frutilla del Fierro de Oro para una de las figuras indiscutidas de la radiofonía argentina. Un clásico, más allá de la modestia expresada en sus agradecimientos:

RADIO Diez premios para AM 750 en la noche de los Martín Fierro

## Cuando las palabras no se pierden en el aire

La frase "objetivos, pero no imparciales" de la radio tuvo resonancia en los galardones de Aptra, que reconocieron a los profesionales y a su servicio informativo.

"Yo estudio más ahora que cuando iba a la universidad, a la facultad de Derecho. Soy mejor estudiante ahora", decía cuando la ceremonia aún estaba en curso. O cosas como "me han dicho que esta política de muchos premios se va a extender, porque el premio distrae a las personas de sus tristezas. Así que van a multiplicarse estos premios... serán dados a nivel nacional, provincial, municipal, en los pueblos, en los barrios, en las casas y en las personas. La idea es que no quede nadie, por mamerto que fuere, sin su correspondiente premio. Y por eso nos han premiado a nos-

En el encuentro realizado en el Golden Center de Parque Norte, AM 750 obtuvo dos estatuillas por la temporada 2019, tres por 2020 y cinco por 2021. Algunos de los nombres premiados son clásicos propios de la radio, trabajadores de largo historial en la emisora como César Litvin ("Periodístico semanal" 2019 por El gato escaldado), Sergio "Negro" Altieri ("Labor periodística deportiva" 2019), Pancho Muñoz ("Periodístico matutino de primera mañana" 2020 por Las tapas de Pancho) o Alan Longy, premiado como "Movilero" 2021 pero que tiene un largo historial dentro de la radio en ese difícil

rubro de la producción, los que corren sin bajar nunca los brazos del otro lado del vidrio del estudio. "Este es el teléfono con el cual salgo al aire todas la tardes en AM 750", dijo Longy a la hora de los agradecimientos. "Por acá pasaron ministros, diputados, senadores, pero también mucha gente que padece, que la pasa mal... enfermeros que no cobran sus sueldos, discapacitados que están reclamando que el ajuste no caiga sobre ellos. Para todos ellos, que salen a la calle todos los días a reclamar por lo que les pertenece, es este premio".

Otros han llegado en los últimos años, pero visten con orgu750. Cynthia García, quien debió soportar estigmatizaciones y silenciamientos desde el advenimiento del macrismo, encontró en la radio un hogar ideal, sintetizado por esa frase que resume el espíritu general: "Objetivos, pero no imparciales". Por ello, la triple distinción obtenida por La García suena a reivindicación, a un gesto de reconocimiento a quien se topó con demasiados micrófonos cerrados. Sus palabras fueron, también, una síntesis de quien no se conforma, y plantea más desafíos: "Soy una mujer haciendo radio, con nombre propio y apellido de muchas. Faltan mujeres en la radio. Somos pocas, unas doce del colectivo femenino", señaló, e hizo directa alusión al intento de asesinato sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Hoy hace exactamente un mes del hecho más grave a la democracia. Este país no es el mismo. ¿Cómo se repara la humanidad rota? Con más humanidad.

llo la camiseta identitaria de la

#### ista l

#### Ganadores 2019

Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka

Servicio informativo: CNN Comentarista Deportivo: Daniel Cacioli (Del Plata)

Labor en locución: Luis Albornoz (La Red)

Interés general semanal: Qué noche Teté (Tete Coustarot - Radio 10) Programa musical: Clásico de clásicos (Eduardo de la Puente-Rock & Pop)

Periodístico semanal: El gato escaldado (AM 750)

Relator Deportivo: Walter Nelson (La Red)

Labor Periodística Deportiva: Sergio Altieri (AM 750)

Labor Periodística: Jorge Lanata (Lanata sin filtro - Mitre)

Interés general: El club del Moro (Santiago Del Moro – La 100) Labor humorística: Ariel Tarico

(Crónica de una tarde anunciada -Rivadavia)

Labor en conducción: Guido Kaczka (No está todo dicho - La

Periodístico diario vespertino / nocturno: Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe-La 100) Periodístico matutino de primera mañana: Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum-Radio Con Vos)

Periodístico matutino de segunda mañana: La súper mañana de Chiche (Chiche Gelblung - Rivadavia)

#### ista II

#### Ganadores 2020

Martín Fierro de Oro: Alejandro Dolina Programa musical: Canciones son amores (Nora Perlé - Mitre)

Labor periodística deportiva: Gustavo Grabia (Y ahora quién podrá ayudarnos - Radio con Vos) Labor en locución: Fernanda Carbonell (La 100) Labor periodística: Nelson Castro (Crónica de una tarde anunciada - Rivadavia)

Interés general semanal: Mancini 910 (Fernando Mancini - La Red)

Comentarista deportivo: Gustavo Lombardi

Periodístico semanal: Aire de noticias (Sandra Borghi y Gonzalo Aziz - Mitre)

Servicio informativo: Rotativo del aire (Rivadavia) Interés general diario: La venganza será terrible (Alejandro Dolina – AM 750)

Relator deportivo: Leo Gabes (Continental) Periodístico de primera mañana: Las tapas de Pancho (Pancho Muñoz - AM 750)

Programa deportivo: Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini- La Red)

Periodístico diario vespertino / nocturno: Bravo continental (Fernando Bravo - Continental) Labor en conducción: Alejandro Dolina (La venganza será terrible - AM 750)

Periodístico segunda mañana: Lanata sin filtro (Jorge Lanata - Mitre)

Labor en operación: Ruben "Cacha" Paredes (Novaresio 910 - La Red)

Labor en musicalización: Cristian Raimundi (FM Blackie)

Programa cultural / educativo: Historia de nuestra historia (Felipe Pigna - Nacional)

"La radio es un hecho colectivo. La hacemos locutores y periodistas con mucho profesionalismo, pasión

#### Lista III

#### Ganadores 2021

Martín Fierro de Oro: Lalo Mir

Labor periodística: Cynthia García (La García -AM 750)

Relator deportivo: Gabriel Anello (Mitre)

Programa musical: Eternamente Beatles (Martín Aragón - Del Plata)

Labor periodística deportiva: Gustavo López (Un buen momento - La Red)

Labor en locución: Lalo Mir (Radio Nacional) Interés general semanal: Dicen que dicen (Alberto Lotuf - Radio Con Vos)

Comentarista deportivo: Gustavo López (La Red) Periodístico semanal: Todo con afecto (Alejandro Apo - Nacional)

Periodístico segunda mañana: Perros de la calle (Andy Kusnetzoff - Urbana)

Movilero: Alan Longy (AM 750) Servicio informativo: AM 750

Labor en conducción: Pepe Gil Vidal (Café con Pepe - CNN Radio)

Periodístico Primera mañana: La García (Cynthia García - AM 750)

Periodístico diario vespertino / nocturno: Pan y circo (Jonathan Viale - Rivadavia)

Interés general diario: Detrás de lo que vemos (Claudio Villarruel - AM 990)

Labor en producción: Emanuel Herrera (La García - AM 750)

Con ética y estética. Con un profundo amor por la libertad. Nosotros, como Rodolfo Walsh, creímos al instante en la fusilada que vive", señaló.

v entrega." A. Gulman

Por supuesto, cómo no celebrar la tripleta de gauchos a Dolina, quien no solo desembarcó en la 750 cuatro años atrás con su clásico La venganza será terrible, sino también con la sana costumbre de convocar al público en la sala Caras y Caretas. "La 750 tiene una cierta vulnerabilidad en un país que nos hace a todos bastante vulnerables, y en un medio como el radial al que le cuesta sobrevivir. Nosotros he-



Cynthia García festejó por triplicado por su periodístico de primera mañana.

viene trabajando contra la corriente de un panorama colonizado por medios que hacen de la diseminación de noticias falsas, el uso malintencionado de la información y la omisión de datos clave una costumbre que nada tiene que ver con el criterio periodístico. En sus boletines a cada hora, en sus informes especiales, en sus coberturas de hechos relevantes y a menudo al calor del momento, el equipo periodístico de la 750 viene sosteniendo una labor sólida, guiada por el mismo principio de no "fingir imparcialidades" pero tener muy claro el periodismo como horizonte. Y, como dijo su responsable, Agustín Gulman, sostener la tarea en un espíritu de equipo:

"La radio es un hecho colectivo",

dijo. "La hacemos locutores y periodistas con mucho profesionalismo, con mucha pasión y mucha entrega. Quiero agradecer a las familias de mis compañeros, que nos bancan levantándonos muy temprano y acostándonos muy tarde."

Ese "¡Viva la radio!" que lanzó Gulman, las sonrisas instaladas en el equipo de la 750 cuando la noche empezaba a irse, fueron al cabo un perfecto moño para una noche de emociones fuertes, de festejo para una radio joven pero con firmeza de veterana: un equipo que instalará con amor los premios en la estantería, sabiendo que también son solo un incentivo a seguir creciendo, un indicador de que la tarea continúa. Día a día, en el aire.



Lalo Mir fue el Fierro de Oro por la temporada 2021.

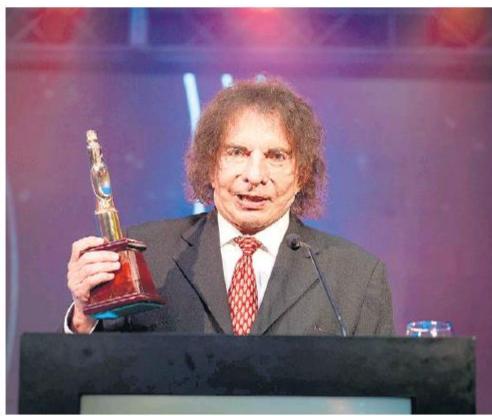

Dolina, un clásico de las noches en AM 750.

#### Por Cristian Vitale

mos cambiado mucho de emiso-

ra, pero no por una situación vol-

cánica de nuestro programa, sino por la inestabilidad de las emiso-

ras argentinas que se venden, se compran, colapsan y cambian de

dirección". La fidelidad del pú-

blico al conductor y escritor, des-

de aquellos lejanos tiempos de Demasiado tarde para lágrimas,

encontró en la 750 un hogar na-

tural, un espacio que se multipli-

ca en sus visitas a distintos pun-

tos del país para acercar la expe-

riencia radial en vivo a públicos

Más allá de las figuras, otra de las estatuillas significativas tuvo

que ver con la esencia de la ra-

dio: no es menor que se haya dis-

tinguido al Servicio Informativo

de AM 750, que desde hace años

diferentes.

La radio tuvo su noche de festejo, y no fue una velada cualquiera. La entrega de los Martín Fierro de Aptra implicó una ceremonia especial, por el regreso a la presencialidad, y por la necesidad de reconocer el trabajo de tantos profesionales, acumulado en el devenir de tres años de actividad en los que la pandemia dijo su presente. Fue por eso que todos los que estuvieron en el predio Golden Center de Parque Norte parecieron estar ganados por una euforia especial. Una euforia, va de suyo, que se multiplicaba en aquellos cuyo nombre aparecía a la hora de abrir el dichoso sobrecito de los consagrados.

Tal como consignó este diario en su edición de domingo, el rito conducido por Teté Coustarot y transmitido en vivo por el canal IP Noticias del Grupo Octubre tuvo mucho de maratónico, pero todos se tomaron su tiempo para decir algunas cosas Premios que contemplaron tres temporadas de radio

#### Maratón para el micrófono

sobre el arte de la radiofonía, la relación con el público y, en los casos más comprometidos, la situación del país o de los medios. Fue, claro, una noche caracterizada por los reconocimientos a AM 750 (ver abarte), pero quién más quién menos, los atípicos Fierro de este 2022 tuvieron destinatarios diversos.

Así, entre el protagonismo del gran Dolína, de Cynthia García y el Servicio Informativo de la 750, que se dio el lujo de imponerse en una difícil terna que incluía a Del Plata y Radio Nacional, la emisora estatal tuvo otro de sus momentos emotivos al hacerse con un merecido premio el histórico Alejandro Apo, por el emblemático Todo con afecto, en la categoría "Mejor programa periodístico semanal". También obtuvieron su estatuilla 2021 Andy Kusnetzoff, piloto principal de Perros de la calle por

Radio Urbana, en la categoría "Mejor programa periodístico matutino diario"; Dicen que dicen, de Alberto Lotuf (Radio con Vos); Pepe Gil Vidal, por Café con Pepe, de CNN Radio, en "Mejor labor en conducción"; y Jonathan Viale, por Pan y Circo (Rivadavia) por la categoría "Mejor programa vespertino / nocturno diario".

Gustavo López fue asimismo uno más entre los grandes premiados de la triple jornada. No solo se alzó con el Fierro a la "Mejor labor periodística deportiva" por Un buen momento, espacio que conduce por Radio La Red, sino también por lo que realiza, en general, como comentarista deportivo -tal el rubro por la misma emisora. "No tendré la hinchada de Cynthia García, pero tengo lo mío, ¿eh?", bromeó el especialista futbolero al recibir su estatuilla.

Finalmente, la tríada que se alzó con los oros en cada año se reveló pasada la medianoche, con tres animales de radio que ya habían tenido sus "reconocimientos parciales", durante la noche: Guido Kaczka, por su trabajo global en 2019, fue uno de ellos. Muy visiblemente conmovido por la situación, Kaczka admitió que la vida le estaba dando mucho más de lo que imaginaba "y eso que yo era muy ambicioso", admitió. El "Negro" Dolina fue por su parte quien se alzó con la estatuilla del año 2020, lo que le dio pie a un nuevo discurso inspirado. "Unas palabras acerca de la radio", introdujo él. "Primero de la radio en la cual trabajo, que es una radio llena de amigos y que tiene algunas buenas costumbres, como por ejemplo pagar sus deudas. Y después de la radio en general"-continuó, ya con todos los asistentes parados frente al escenario, "que es el refugio de la palabra, el refugio del pensamiento."

La ovación que coronó la cita de Dolina a Sabato (ver aparte), ya con el público de pie ante el escenario y cuando se contaban los segundos finales, contó con su previsible continuación en cuanto se anunció el destinatario del Martín Fierro de Oro a la temporada 2021. Es que el mero nombre de Lalo Mir es un sinónimo de la radio, y por eso sus palabras también se hicieron oír en el recinto, al presentarse como "el abuelo de todos". "Cuando se apague todo, la radio es la resistencia", enfatizó el hombre, dueño de esa voz inmediatamente reconocible va por varias generaciones de oyentes. "Pero debemos cuidarla como seres humanos... más comunicación, más acuerdo y menos violencia", sugirió ante la última ovación de una noche llena de sorpresas, muy emotiva, y ciertamente atípica.

#### Por Federico Lisica

El tipo va por las calles como el pregonero Paul Revere alertando sobre el peligro que se avecina con cada crepúsculo. En el pueblo ya saben qué hacer: encerrarse en casa, tapiar las ventanas y, bajo ningún motivo, dejar entrar a las criaturas del bosque. Así comienza From (flamante estreno de Universal Plus), otra heredera -tardía- de todo lo que Lost generara en términos de figura v fondo audiovisual. Y más allá de la isla también. Fábula aterradora conectada, a su vez, a La Aldea de M. Night Shyamalan y a las lucubraciones más gráficas de Stephen King. Con una primera temporada de diez episodios y buena repercusión boca en boca digital, la creación de John Griffin se ha asegurado su continuación en el 2023.

En From no habrá humo negro, pero si talismanes hogareños que protegen de peligros sobrenaturales. Sus "otros" son seres multiformes que despedazan sin miramientos a sus víctimas. Afincada sobre las coordenadas del terror gore y el misterio, la cara más reconocible de la empresa es Harold Perrinau, quien supo ser el atribulado Michael Dawson en Lost. En esta ocasión, encarna a Boyd Stevens, el sheriff y alcalde de facto de este Radiator Springs pesadillesco. "Desde un principio vemos que es el tipo al mando, el que fuerza las reglas y trata de mantener a todos a salvo", dice el actor entrevistado por Páginal12.

-Antes que nada, ¿los habitantes del pueblo están vivos?

-Muy buena pregunta (se ríe a carcajadas). Creo que sí lo están, aunque podría estar equivocado. Lo peculiar que tiene esta ficción está en su título. Todos provienen de lugares muy distintos y están atrapados ahí. Es como dice un rap, "no se trata de donde sos, sino en donde estás". A medida que avanza la historia, no solo van a saber sobre Boyd y la dinámica familiar con su hijo, sino sobre todos los demás: Kristy, la enfermera; Kenny, el asistente del sheriff; Sara, que trabaja en el diner. Lo mejor que hace este programa es explorar de manera entretenida los vínculos entre las personas. Te podés sentir Boyd y después decir, "yo no haría eso", soy más bien como ese otro. Tenés muchos puntos de vista.

-En el primer episodio aparece la familia Matthews, cuya incredulidad es la de la audiencia, ¿qué relevancia tienen en la historia?

-Boyd se refleja un poco en todos, pero entiende que los nuevos residentes no saben nada sobre lo que se le viene encima. Comprende la confusión y el choque con su incredulidad. Un componente especial de From es que todo sucede de inmediato, y así es con esta familia. Hay un acciden**ISERIES** From, estreno de Universal Plus

## Terror que viene de alguna parte

Misterio sobrenatural, gore y pesadilla en un pueblo maldito, con criaturas nocturnas y familias atrapadas en medio de un bosque.

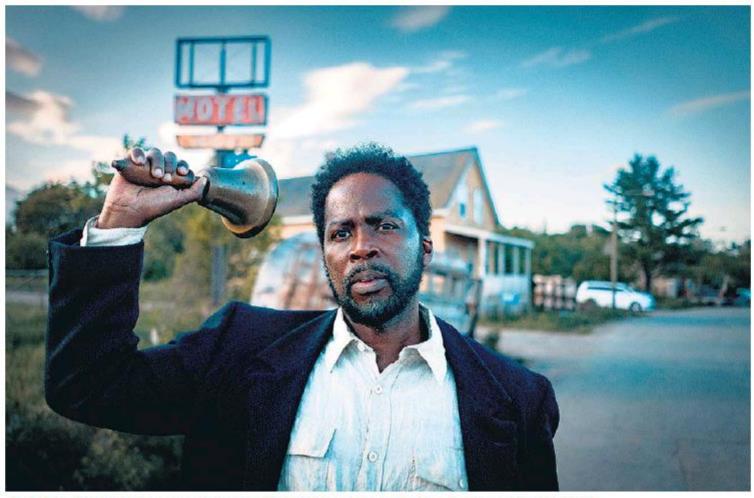

Harold Perrineau es la cara más reconocida de la serie con segunda temporada confirmada.

Limbo, por Star+, con la firma de Cohn & Duprat

#### Los ricos también lloran

Por F. L.

Limbo (estreno de Star+ la semana pasada) combina thriller y melodrama familiar, una opulenta puesta en escena y las ínfulas de hacer reunir dos de las producciones del momento -Succession y Euphoria- más inequívocas referencias a la aristocracia local. Sofía Castello (Clara Lago de Ocho apellidos vascos) habita en un estado de desconexión de la realidad por la muerte de su padre (Enrique Piñeyro), el vínculo tirante con sus dos hermanos, Ignacio (Mike Amigorena) y Andrés (Esteban Perez), y su propia identidad tóxica. Una chica oriunda de Barrio Parque que nunca fue al Planetario, quien pasó varios años en España y deberá hacer frente a la rivalidad con los de su propia sangre, junto a otros secretos que el patriarca tenía guardados bajo llave.

diocre de un linaje extraordina- rez. Cada plano está trabajado rio", cuenta una inquebrantable y como una versión VIP de lo muy elocuente voz en off que estructura el relato. Es arduo conectar con ese universo cínico y recargado guiado por una protagonista ídem. ¿Ejemplo? La chica llega al funeral del padre, y entre sarcasmos varios, la invitan a vestirse

La protagonista es "la única me- con un vestido de Pablo Ramíque refiere su título. La producción de diez episodios fue desarrollada por la dupla Cohn & Duprat, aunque legaron la dirección en Agustina Macri (Soledad) v Fabiana Tiscornia (La reina del miedo).

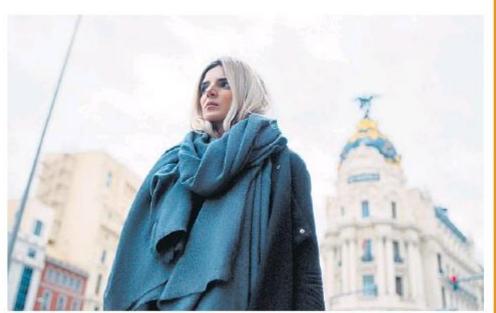

La española Clara Lago protagoniza la serie de diez episodios.

te en la ruta, el hijo en problemas, llega la noche, todo es urgente. No hay tiempo para aprender, vamos a hacerlo sobre la marcha, ahora es momento de actuar frente al horror para sobrevivir.

-El director es Jack Bender cuyo portfolio incluye Los Sopranos y Game of Thrones. Usted trabajó con él en Lost, ¿qué puede contar de su aporte?

-No me interesaba tanto que fuera una ficción de horror semanal. De esas en la que tendríamos que responder a la incógnita sobre cómo se salvarían el pellejo de estos monstruos cada semana. Cuando supe que él estaba a bordo, entendí que iba a ser sobre seres humanos. Familia, vecinos y amigos que tienen monstruos adentro además de sus enemigos. Además es un artista visual que crea tonos sin que eso esté puedo al frente de la pantalla. Es de los que sabe muy bien como tener el programa en sus manos.

-En el pueblo de From resuenan muchos pueblos de los Esta-

Fábula aterradora conectada, a su vez, a La Aldea de M. Night Shyamalan y a las lucubraciones más gráficas de Stephen King.

dos Unidos, también está la sensación de una nación abandonada, ¿lo cree así?

-Sí, pero no tengo idea sobre el porqué. Los guionistas se guardaron algunas claves y todavía no nos dijeron todo. Yo soy de Brooklyn y cada vez que voy a un pequeño pueblito amigable, empiezo a tener miedo. Se prende mi alarma de "probablemente no debería estar aquí". Esos pueblos no suelen ser lo que muestran en la superficie, y hay algo de eso aquí, podría ser un lugar ideal y hospitalario, pero resulta lo más horrible del planeta.

-¿Le tocó estar en algún pueblito así de espeluznante?

 Una vez estuve en Sundance, estoy hablando de bastante tiempo atrás, antes de su fama por el festival. Con un amigo tuvimos la idea de pasear por el bosque. Empezamos a escuchar voces que venían de los árboles y en un momento dado apareció un tipo con ropa de fajina. Era el tipo de persona que podría secuestrarte y hacerte cosas inimaginables sin dudarlo. Solo puedo decir que el paseo se acabó muy rápido y volvimos al centro. "No gracias, no voy a hablar con usted señor con ropa de fajina en el bosque. ¡Ropa de fajina? ¿En serio?".

#### Por Cecilia Hopkins Desde Resistencia

"El teatro nos une" es el lema de la 36 edición de la Fiesta Nacional del Teatro que comenzó el jueves pasado en la capital de Chaco, llamada la Ciudad de las Esculturas (hay un promedio de 3 obras emplazadas por cada cuadra) con extensiones en otras localidades y provincias que conforman el NEA. En estos días, la Casa de las Culturas, ubicada haciendo ochava con la casa de gobierno, es el epicentro organizativo de la gran muestra federal. Allí está ubicado el stand del Instituto Nacional del Teatro, ente del cual se pueden retirar gratuitamente libros y revistas de su editorial IN-Teatro, que está festejando sus 20 años de existencia. El nombre en plural de la Casa hace referencia a la diversidad de culturas, no solamente a las originarias (Qom, Wichi, Pilagá) sino también las correspondientes a los países del este de Europa, de donde provienen los ancestros de muchos chaqueños. Éste es sin dudas el centro de la ciudad, el circuito que recorre diariamente el gobernador Jorge Capitanich. Lo certifican los carteles que exponen demandas tales como "Basta de desmonte" y "La precarización es violencia laboral".

Proveniente de la ciudad de Cipolletti, Neuquén, la obra Los Santos se ofrece como un circo minimal o circo de mesa. Sus intérpretes, Claudio Inferno y Eleazar Fanjul, trabajan con vasos y botellas como si fueran malabares y hasta hacen equilibrismo en una pequeña mesa. Pero lo hacen en el marco teatral que brinda la relación de pareja ambigua y disonante que ambos componen, siempre desde un humor grotesco. No usan la palabra, se podría decir que es un teatro de imagen que toma en cuenta a los espectadores pero en todo momento, desde la actuación. La obra, que fue concebida en Barcelona, fue dirigida por el danés Karl Stets.

De Traslasierra, Córdoba, en estos días se vio Podestá, uniperTEATRO Fiesta Nacional del Teatro, en Resistencia, Chaco

## Cuando la escena es una gran muestra federal

En su 36ª edición, el encuentro que se desarrolla en la Casa de las Culturas de la capital chaqueña es una oportunidad para ver obras de teatro provenientes de todo el país.

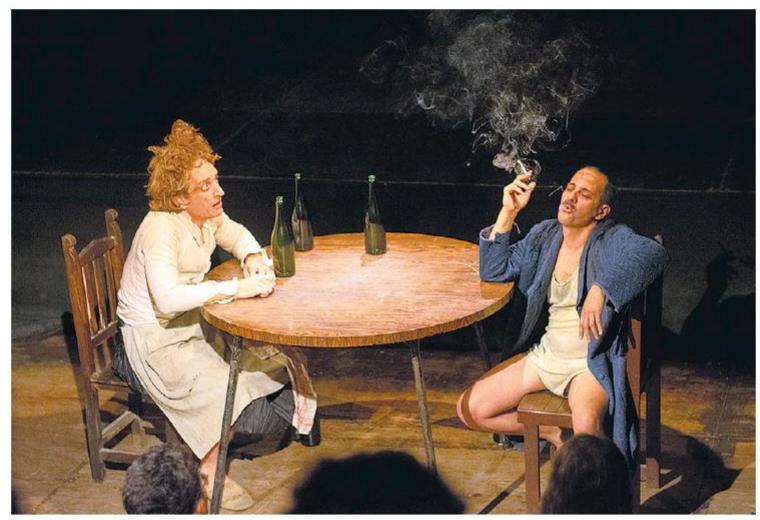

Proveniente de Cipolletti, Neuquén, se vio la obra Los Santos.

sonal de clown de Gisela Podestá que presenta a un personaje que, a modo de alter ego, habla sobre su linaje artístico pasando revista a la historia de los orígenes del teatro rioplatense. La payasa se ganó la adhesión de toda la concurrencia. A partir de una cama y una sábana, fue transformando el espacio en un picadero del antiguo circo criollo para luego contar las andanzas de la familia teatral a la que pertenece. La dirección estuvo a cargo de Yanina Frenkel y Rosalía Jiménez.

Podestá, unipersonal de clown de Gisela Podestá.

Espectáculo invitado precedente de la ciudad de Córdoba, la obra Deshojado, unipersonal de un actor ciego pone en escena "el ser disca", como define su intérprete, Ariel Astrada, un actor de 37 años que es ciego desde hace 12. Dirigido por Marxela Etchichury, el actor comienza su relato como tomando parte de una movilización callejera, donde los disca critican al mundo inaccesible generado por la burocracia del sistema de salud que les exige "certificados de certificados de certificados", entre otras demandas que hacen a la violencia de la exclusión que viven a diario. "La burocracia nos enferma más", afirma el actor antes de pasar a contar sus experiencias amorosas en otro campo no menos complicado: "ser disca y puto es demasiado", sonríe el actor. Precisamente el día de este estreno, tuvo lugar en la Casa de las Culturas un taller organizado por la Agencia Nacional de la Discapacidad: "la inclusión cultural de artistas con discapacidades. Un recorrido sobre la participación en la cultura, la inclusión laboral y el acceso a obras teatrales", a cargo de Germán Ejarque.

Representando a Mendoza,

tura mendocina.

Por su parte, Piel de cabra representó a la provincia de Buenos Aires. Definida como "un poema de terror absurdo" la obra fue dirigida por Nicolás Blandi, también autor del texto, con las actuaciones de Soledad Bautista, Florencia Bonetti y Gabriel Raso, la puesta contó con música en vivo. El espectáculo, que comenzó a gestarse antes de la pandemia, parece haberse dejado influenciar

Dirigida por Diego Nogara, Mandato cumplido cuestiona desde la parodia los clichés de la cultura mendocina.

Mandato cumplido es una "parodia vendimial" ambientada en los días de la elección de la reina de la tradicional fiesta mendocina. Dirigida por Diego Nogara, también autor del texto, se centra en una madre y sus hijos que deciden, al modo de un grupo comando, cambiar el dictamen del jurado en forma radical. Interpretada por Alejandra Trigueros, Lila Medina, Martín Ferreyra, Sara Spoliansky y Deivid Laguna, la obra cuestiona desde la parodia los clichés de la cul-

por lo vivido, en referencia a la paranoia del contagio y la presencia del encierro que aparecen en la historia, que podría verse como una parodia de una novela gótica. Misterio, erotismo y absurdo atraviesan esta propuesta que cuenta entre sus aciertos, el pasaje de un registro actoral a otro. Así, los actores pasan de la solemnidad de la declamación, al canto o al recurso de actuar acompañados de los sonidos de sus acciones, a la manera del radioteatro.

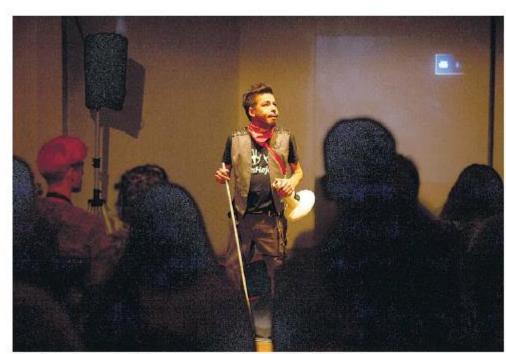

Deshojado, de Córdoba, interpretado por Ariel Astrada.

#### Por Mario Yannoulas

Todo empezó con una puntualidad admirable. El reloj dio las 21 y se apagaron las luces. Algo debe significar cuando se trata de Guns N' Roses, grupo que en su mejor tiempo podía hacer esperar por horas a cualquier estadio repleto.

Desde su hasta entonces improbable reunión en 2016, Axl Rose, Slash y Duff McKagan –tres de los miembros originales del quinteto- se observan mutuamente irremplazables. Juntos, su carrera y sus cuentas se acomodan mejor. Y aquel año, cuando giró como cantante de AC/DC, Axl entendió que la puntualidad era importante, porque el rock también es servicio.

Así la fanaticada obtiene lo que quiere. Canciones imperecederas paridas en apenas un puñado de discos de discos entre el fin de los '80 y el inicio de los '90, ahora con certificado de autenticidad renovado y responsabilidad afectiva.

El tiempo pasó. Más específica-

Es condición estar ahí para capturar emociones, picos de potencia y también saber aceptar imperfecciones.

mente, 30 años desde su mítica primera visita en 1992, en el mismo lugar. La de anoche fue la octava vez de la marca Guns N' Roses en el país, y la tercera desde el reencuentro, ahora con Dizzy Reed –ya histórico– y Melissa Reese en teclados, Richard Fortus en guitarra rítmica y Frank Ferrer en batería. En esta nueva oportunidad, impedida por el coronavirus en 2020, tampoco quedó clásico sin tocar.

El punteo inicial del bajo de Duff para "It's so easy", una recurrente de Appetite for Destruction, despertó a las 60 mil personas que llenaron la cancha y abrió una historia que no se cerraría sino hasta tres horas después con "Paradise city", del mismo monolítico disco. Una parábola clásica del grupo.

Pero ahora es 2022, y para la cuarta canción Axl está completamente cubierto en diferentes capas de transpiración. Está luchando. Choca una y otra vez con el límite físico de su condición vocal. Busca atravesar esa pared, no siempre con éxito, pero va y va. Es un toro que busca la embestida, jamás va a dejar de intentarlo. En criollo: pone mucho huevo para que las cosas salgan. Esa energía se transmite, y en esto, el

Recital de Guns N' Roses en la cancha de River

## El rock según pasan los años

La banda estadounidense brindó un show contundente y emocionante, con limitaciones que su público supo aceptar.



Los Guns ante 60 mil personas, en el mismo estadio donde hace 30 años concretaron su primera visita.

rock también es servicio.

El nuevo pacto de unidad se sella con "Chinese democracy", del disco epónimo que el vocalista editó bajo el nombre de la banda sin ningún otro miembro original, seguida de "Slither", de Velvet Revolver, superbanda que Slash y Duff habían armado lejos del cantante. Sonarían otros temas de Chinese: "Better" y "Sorry". La banda los adoptó y adaptó muy bien.

Puntos altos fueron las interpretaciones de "Estranged" y "Rocket queen", dos de sus canciones más pomposas, que juntas suman al menos 15 minutos. Podría agregarse la entrada a escena de "Reckless life", una viejita rescatada del EP debut Live ?!\*@ Like a Suicide, de 1986.

La camisa abierta de Slash dejaba ver algo, por momentos no estaba claro si era un piercing o un pezón. El guitarrista recompensó las alabanzas con algunos muy buenos momentos, como la coda de "Double talkin' jive". También su solo personal – hacía mucho no se veía a sus dedos corretear entre los trastes con tanta fluidez-, y la intensidad en la entrega del riff de "Coma".

Dentro de una puesta escueta, minimalista, hubo primeros planos al wah-wah en "You could be mi-

ne" y "Sweet child o' mine". Hubo piano de cola y sonrisas para "November rain", y hasta un pie de micrófono con los colores de la bandera de Ucrania en "Civil war".

La versión actual de Guns N' Roses no ofrece el tipo de show que se pueda disfrutar plenamente desde una pantalla en el living de casa. Es condición estar ahí para capturar emociones, picos de potencia y también saber aceptar imperfecciones.

El fenómeno encierra una paradoja. El pasado que los propulsa también los persigue como reflejo inalcanzable. A Axl se le exige más juventud de la que su biología permite. Quizás él lo sienta así, y por eso lucha. Pero anoche, su lucha incansable fue -también-servicio.

Por una intoxicación

#### Internaron a Jairo

El cantante y compositor Jairo continúa en observación en la Fundación Favaloro a causa de una intoxicación que el sábado por la noche le impidió ofrecer su concierto por medio siglo de travectoria en el estadio Luna Park.

El artista, de 73 años, fue internado el sábado tras asistir al Luna Park para la prueba de sonido del recital y tomar nota de que no iba a poder afrontar la presentación prevista. Jairo está cursando una fuerte intoxicación. Vino ayer al Luna Park cuando le dieron el alta, pero no estaba en condiciones de hacer un show en ese estado y lo llevaron a la Favaloro donde permanece en observación", detalló a Télam Silvia Ferro, jefa de prensa del músico.

Por el momento, y aunque los médicos señalan que el cuadro no reviste gravedad, no hay confirmación acerca de si Jairo podrá cantar el sábado 8 en el Teatro del Lago de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz ni para qué fecha será reprogramada la trunca actuación de anoche en el Luna.

#### Por Yumber Vera Rojas

A pesar de los casi tres mil kilómetros que distancian a Dublín de Sarajevo, Emir Kusturica y sus compañeros de la No Smoking Orchestra decidieron despedirse de los escenarios al mejor estilo de los Irish Wakes. Y es que, apelando a la naturaleza que contiene a los funerales de la tradición irlandesa, hay que celebrar la vida por última vez. En honor al difunto. Pero antes de encargarle a otro los detalles del festejo, los pioneros del llamado gypsy punk diseñaron ellos mismos un show de despedida. Una suerte de inmolación con sabor a vale todo. O al menos eso fue lo que dejaron en evidencia en la noche del sábado en Buenos Aires, en un Teatro Vorterix colmado de público y de sensaciones. Toda una fiesta en la que el bar mitzvá se mezcló con el sirtaki griego y por supuesto con el mundialmente conocido folklore del pogo local. Por lo que fue todo un carnaval de culturas.

El cineasta, ataviado en esta ocasión con el rol de frontman, sabía muy bien con lo que se iba a encontrar en esta escala de su gira definitiva. De hecho, tras inaugurar el repertorio con el fulminante "Tarantella", Kusturica tomó el micrófono y le agradeció al público argentino por su apoyo incondicional a lo largo de estos 20 años. "Después de tantos recitales que dimos acá, éste será el último en este país", advirtió el artista bosnio. "A Latinoamérica la sentimos como nuestro hogar, pero ustedes son el mejor público de todo el mundo". Lo que encendió aún más la chispa de la sala, aunque a nivel emocional. Nada comparado con el susto que se pegó Daddy Yankee en el otro extremo de la ciudad. En ese momento, durante su actuación en el estadio de Vélez Sarsfield, al boricua se le prendió fuego el techo. Si no pasó a mayores fue porque sus propios fans le avisaron.

Así como el ensamble balcánico, el reggaetonero estaba en la capital argentina despidiéndose de los escenarios. "La última vuelta" se denomina el tour del creador de mega hit "Gasolina", en el que le respalda una puesta con tintes hollywoodenses (más allá de la combustión espontánea). Todo lo contrario a lo que presentaron Kusturica y sus colegas, quienes a lo sumo se hicieron de una pantalla en la que aparecía entre canción y canción el nombre de "Emir" (bien en plan de gigantografía) sostenido por su apellido y las iniciales de la banda. Tan rudimentario como su staff, con apariencia de amigos del barrio. Mientras uno cambiaba en el atril del frontman las páginas con las letras de los temas, otro se paraba al borde del escenario para filmar al público con su teléfono. Y cuando al acordeonista Zoki Milosevic se le salió un pedazo del instrumento, fue asistido por alguien I MUSICA Presentación de Kusturica & The No Smoking Orchestra en Vorterix

## Hasta el último eco de una despedida inolvidable

La banda del director de Underground desplegó su arsenal balcánico, con el agregado de varios guiños latinoamericanistas, ante un público enfervorizado.

que saltó de la nada. Pero sin perder la sonrisa.

Tan familiar, caótico y gracioso como las películas de Kusturica, quien en un par de ocasiones hizo alusión a algunas de las canciones que lo ayudaron a inmortalizar su filmografía. La primera de ellas fue la que le da título (o viceversa) a su cinta Life is a Miracle (2004), seguida por "Fuck You, MTV, en cuya introducción advirtió que durante toda su carrera con The No

Hicieron una notable versión de "La mano de Dios", de Rodrigo: cuarteto, punk, música klezmer y amor a Diego.



Emir Kusturica ratificó su idilio con sus fans argentinos.

Smoking Orchestra siempre apostaron por la autogestión. Este tema se encuentra incluido en el último disco de estudio del grupo, Corps Diplomatique (2018), que hasta el momento no presentaron en la Argentina. Por lo que esta serie de shows sirven no sólo para despedirse de los escenarios, sino también para defender un trabajo discográfico influido fuertemente por Latinoamérica. Al punto de que incluye temas en español, entre los

que se destaca "Cerveza", donde versan: "Lo que nos da la alegria son el fútbol y la cerveza fresca".

Los de Sarajevo son cultores de la bebida de la cebada, la levadura y el lúpulo. A tal instancia de que Dr. Nelle, violinista, cantante y cofigura del show, tras participar en un debate sobre Heineken y Stella con Kusturica, perdió la paciencia y revistió con una impronta punk a Tchaikovsky. Sin embargo, no fue el único pasaje del

recital en el que ambos fueron protagonistas. Tal como sucedió en "Tito". Aunque no está inspirado en el célebre mariscal yugoslavo, sino en el comandante puertorriqueño del ritmo: Tito Puente. Pero más que al Caribe, la canción apunta musicalmente a Brasil, lo que al final de cuentas daba lo mismo porque su intención era que la fiesta no decayera. Abajo se lo estaban pasando tan bien que frontman, caños, violín y acordeón descendieron del escenario con sus instrumentos para colarse entre la gente. Y hasta consiguieron espacio para improvisar un trencito.

En esa instancia del show, la lista de temas había dejado de ser lo que inicialmente tenían planeado. A partir de "Heroji", en el que una compatriota suya salió a ponerle el gañote a los Alpes Dináricos, la propuesta performática se distorsionó. Siempre para bien. De otra forma hubiera sido imposible que hicieran la versión que se mandaron 03 de "La mano de Dios". El clásico de Rodrigo lo cantaron en clarísimo español, en tanto sonó medio a Kapanga, por la mezcla de cuarteto, punk y klezmer. Mientras el teatro abandonaba su sorpresa para sumergise en el enradecido tributo, en las pantallas deambulaban unas diapositivas de Kusturica con el Diego en tiempos de "La noche del 10". De los mejores momentos de la performance, sobre todo por el guiño local. Aunque hubo otros más.

Si en Córdoba el cantante y guitarrista lució una remera de Abuelas de Plaza de Mayo, en esta ocasión llegó a ponerse la camiseta de Rosario Central (veinte años atrás, en La Trastienda, se puso una de Excursionistas). Será por su deseo de ser el Canalla más internacional, así como Viggo Mortensen lo es para los Cuervos. Lo único cinematográfico que tuvo la hora y media de recital fue el tema de la Pantera Rosa como nexo entre las canciones, lo que le dio pie aparte a Kusturica para rendirle pleitesía al público argentino, para compartir su admiración por Pan-

> Esta serie de shows sirvieron también para defender un trabajo discográfico influido fuertemente por Latinoamérica.

cho Villa, para homenajear a su violero Ivan Maksimovic (fallecido hace dos años) y para dedicarle el tema "Mila Gora" a Monica Belucci. Atrás había quedado "Tik Tak", y por delante esperaban "Pitbull Terrier", "Bubamara" y "Komandante", donde Emir finlamente logró acercarse a lo que siempre quiso desde su adolescencia: redimir el legado de su mayor héroe, Joe Strummer. Hasta la victoria, siempre.





TENÉS QUE SER COMPASIVO CON LOS DEMÁS. TENÉS QUE CUIDAR LA NATURALEZA. TENÉS QUE SER GENEROSO, DAR SIN PEDIR NADA A CAMBIO. EL MUNDO ES BELLO, LA VIDA ES LINDA. ABRITE AL AMOR, CERRATE AL ODIO. REÍTE MUCHO.







EL CLIMA

Para hoy

Despejado. Vientos del Noreste. Mínima:11 °C. Máxima: 17 °C.

RAÚL JIMÉNEZ

Para mañana

\* Psicoanalista.

Nublado. Vientos del Este. Mínima: 11 °C. Máxima: 19 °C.

kioskeros y los chicos están apesa-

dumbrados. Parece haberse trans-

formado en una lid de poderosos. Se

trata de ganar más. ¡A qué precio? El

precio de la exclusión, del privilegio

para pocos. Lo salvaje del capitalismo

llegó a las figuritas. Se acabó el juego.



**Páginal 12, el país a diario**, editado en Buenos Aires, República Argentina. Propietario: Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y administración: Venezuela 356 (CP C1095AAH), Cdad. Aut. de Bs. As. Teléfonos: 3221-8760 (líneas rotativas). Publicidad: Televisión ABC S.A. Dto. de Publicidad: 4778-7568/3579/7538. Correo de Lectores: www.pagina12.com.ar/correo.

el aparato para recibirlos.

bajo, estudio, producciones y cuidados varios. Es

preciso concentrarnos y conectarnos, pero también distraernos y desconectarnos. Por eso dor-

mimos, por eso soñamos, sostenía Freud y ha-

blaba de la necesidad de "un aparato de pro-

tección antiestímulo", tan importante como

Que el Mundial sea utilizado como el circo actual para la distracción de problemas e inequidades es inevitable.

Directora periodística: Nora Marcela Veiras. Registro D.N.D.A. en trámite. Impresión: Editorial Perfil S.A., California 2715, CABA. Distribuidor en Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior: DISTRI/12, Venezuela 356 (CP C1095AAH). Tel.: 3221-8760 (líneas rotativas). Opcional Caras y Caretas: \$800, recargo interior: \$30. Opcional Hebe de Bonafini. Los caminos de la vida, de Ulises Gorini: \$1900.



ZMANN

FRANCO ARMANI